

\$8.00

Director General: Carlos Ramírez

Periodismo que el país necesita

Lunes 22 de Julio de 2024

Número 607

# SIN PERMISO, EL TESORO DE EU APLICA SUS LEYES EN MÉXICO

Con el pretexto de que persigue al Cártel Jalisco, la Casa Blanca aplica leyes extraterritoriales en México, que violan la soberanía; son parte de la ley Obama contra organizaciones criminales transnacionales

Por Miguel Badillo / Oficio de papel ► 12-13



**DESTAPA BIDEN A KAMALA** HARRIS, TRAS RENUNCIAR A LA CANDIDATURA DEMÓCRATA

MÁS FÁCIL, DERROTAR A KAMALA QUE A BIDEN, **SE JACTA DONALD TRUMP** 



**OBAMA PIDE QUE CONVENCIÓN POSTULE** A NUEVO CANDIDATO; NO AVALA A HARRIS



**INDICADOR POLÍTICO** Trump: no es personal, sino imposición de seguridad

Por Carlos Ramírez ► 3



**AGENDA CONFIDENCIAL** Con "amigos" como

Trump ni a la esquina Por Luis Soto ► 5



**OPINIÓN** 

Por Olga Pellicer/ *Proceso* ► 11

#### OPINIÓN

LA JOROBA

Oposición dividida y sin militantes

Por Pablo Cabañas Díaz ► 3

y La Academia vienen

con todo

Por Addis Tuñón ► 24

El enfado de Schettino: mal de muchos

Por Koldo Herria ► 4

#### POLÍTICA

Ni con maniobras. Monreal impuso a su hija en la Cuauhtémoc

MAL INICIO EN EL TRATO DE SHEINBAUM Y TRUMP: FALLA LECTURA DE CLAUDIA E INJERENCIAS DE DONALD



**ALITO VA POR REELECCIÓN EN EL PRI; PEÑA MUEVE** PIEZAS CONTRA EL DESPOJO

#### La Casa de los Famosos

Trump y México

Escriben: Alejandro Lelo de Larrea, Rodolfo Aceves, Armando Reyes, Rosy Ramales y Julián Andrade





# EMPELOTAD®S. JUEGA COMO LOS GRANDES EN EMPELOTADOS.MX

WWW.EMPELOTADOS MX SEGOB (DGJS/P-02/2012).CON OFICIO NO DGJS/1832/2023 LOS JUEGOS CON APUESTAS ESTÁN PROHIBIDOS PARA MENORES



## AMLO: México jamás será un país colonia; exigimos respeto como nación libre

l presidente de México, Andrés Manuel López Obrador garantizó respeto a los gobiernos de otros países, sólo si ellos respetan a México, porque no se regresará a ser un país colonial.

Los comentarios del mandatario federal fueron hechos durante una gira por el estado de Querétaro, luego de un discurso expresado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el cual expresó la forma de obtener lo que él quería para contener el éxodo de migrantes en la frontera con México.

"Vamos a tener siempre buenas relaciones con todos los pueblos, con todos los gobiernos del mundo, pero nos van a respetar, así como nosotros vamos a respetar a otros gobiernos y a otros pueblos, a otras naciones, así van a seguir respetando a México, porque nosotros no queremos volver a ser colonia de ningún país extranjero", subrayó López Obrador.

En su discurso precisó que "cuando nos invadieron los europeos hace 500 años, desde España, nos enviaban como gobernantes a los llamados virreyes, porque ningún rey de España, ningún monarca se tomó la molestia, siquiera, de venir a visitar la llamada Nueva España, lo que hoy es México, en 300 años no vino ningún rey de España", remarcó el jefe del Poder Ejecutivo Federal. Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, aseguró que se pedirá al próximo presidente de Estados Unidos "respeto para México, siempre". "Vamos a respetar siempre la decisión del pueblo de Estados Unidos, quien ellos decidan que va a ser su presidente, nos vamos a llevar bien, vamos a seguir trabajando conjuntamente, pero siempre es importante que a los compañeros que trabajan con nosotros y a nuestro país, siempre nos traten bien", precisó Sheinbaum Pardo.

#### RECHIFLAN AL GOBERNADOR DE QUERÉTARO

Durante el acto en Querétaro, el gobernador panista Mauricio Kuri González, fue abucheado por los más de cinco mil asistentes simpatizantes de Morena mientras daba un mensaje a la población.

En respuesta, el presidente **López Obrador pi**dió a los asistentes respeto para al mandatario queretano, a fin de poder escuchar su mensaje.

"Yo también les pido eso, respeto. A ver, que levanten la mano los que van a escuchar con respeto al gobernador de Querétaro [Mauricio Kuri González]. Bájenle. Que levanten la mano los que no van a escuchar con respeto. ¡Que viva el pueblo de Querétaro!", dijo.

# Foto del día



Marinos de la Armada de México realizaron un ejercicio táctico de inserción marítima para contener y apresar a supuestos delincuentes, en la Bahía de Acapulco. Cientos de turistas observaron la práctica y ovacionaron a los participante de la Secretaría de Marina. (Foto: Cuartoscuro)

# Teoría de la Conspiración

a virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, quien será el Secretario de Economía conspiraron contra sí mismos este fin de semana, al responder a un mal entendido.

Las reacciones de Sheinbaum y Marcelo surgieron tras el discurso de Donald Trump en el que generó un debate respecto a quien calificó como un idiota con un coeficiente intelectual de 50 puntos y es que hablaba de su negociación con México, cuando se refirió a un tipo de bajo IQ (Joe Biden) que fue a negociar con Rusia y China.

Lo anterior, por alguna razón o conspiración, fue sacado de contexto y Marcelo Ebrard o su equipo de asesores, entendió que se refería a Ebrard. Por lo que inmediatamente respondió: "Cuando te insultan en campaña como acaba de hacer-

lo el ex presidente Trump, siempre hay un propósito electoral: ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza".

Asimismo, Sheinbaum o sus asesores secundaron a Marcelo y se sumaron al teléfono descompuesto. "Lamento el lenguaje soez del expresidente Trump y desde luego discrepo de su opinión sobre Marcelo Ebrard. Para mí es uno de los mejores servidores públicos de México y será un gran secretario de Economía de nuestro país, que nadie debe olvidar, es libre y soberano", apuntó Sheinbaum en un mensaje en redes sociales. Y para que esta situación no saliera de control, el ex embajador de EU en México, Christopher Landau, tuvo que explicar que: "es totalmente obvio que cuando Trump se refiere a una persona de baja inteligencia, se está refiriendo a nuestro presidente actual (Joe Biden) en sus negociaciones con Rusia, China y Francia".

Aún más, dijo en sus redes sociales, que Trump "ya no estaba hablando de México ni de ningún mexicano. Tenemos demasiados retos verdaderos para estar creando desaires imaginarios", aclaró.

En ese contexto, el excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, criticó a Claudia Sheinbaum, y al excanciller y futuro secretario de Economía, Marcelo Ebrard, por no haber verificado la información antes de responder a las palabras pronunciadas el sábado por el abanderado presidencial republicano, Donald Trump.

Comparta su opinión en: buzon@elindependiente.mx

# INDEPENDIENTE

# Mtro. Manuel López Reyes Presidente del Consejo de Administración (manuel.lopez@elindependiente.mx)

Mtro. Carlos Ramírez Hernández Director General (carlosramirezh@elindependiente.mx)

Lic. José Luis Rojas Ramírez
Director General Editorial
(joseluis.rojas@elindependiente.mx)



#### MIEMBRO DE:



Alejandro Lelo de Larrea Coordinador de sección CDMX (polanco.alejandro@gmail.com)

Ana Karina Sánchez López Coordinadora de la Presidencia (anakarina.sanchez@elindependiente.mx) WhatsApp: 55-1058-6460

Editor responsable:
Carlos Javier Ramírez Hernández

Todos los artículos son responsabilidad de sus autores.
Reserva de derechos de uso exclusivo: 04-2022-011911175500-101
Certificado de Licitud y Contenido: 17476
Expediente:
CCPRI/3/TC/22/2138
PUBLICACIÓN EN EL PADRÓN DE MEDIOS IMPRESOS, fecha inicio: 14 Nov 2022
CERTIFICADO POR



www.elindependiente.mx contacto@elindependiente.mx buzon@elindependiente.mx redaccion@elindependiente.mx El Independiente: Diario publicado de lunes a viernes por Ediciones y Publicaciones Júpiter, S. A. de C. V. Domicilio: Av. Insurgentes 800, Piso 14 interior B, Colonia del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez, CP 03100. CDMX, República Mexicana.

Impreso por: Prado Editores, SA de CV. Domicilio: Calle Juan B. Garza, Número 404, Colonia Salvador Sánchez Colin, Toluca, Estado de México. CP 50150.

Distribución: Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C. Expendio Manuel Ramos. Domicilio: Calle Iturbide, número 25, colonia Centro. Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, CDMX.

#### **OPINIÓN**



# **OPOSICIÓN DIVIDIDA** Y SIN MILITANTES

canzada victoria Claudia Sheinbaum, la oposición mexicana ha venido atravesando una

profunda crisis. Los dirigentes opositores se encuentran entre la negación de un país que pide un cambio de régimen y el pesimismo de no encontrar vías alternas para seis años más de un gobierno de la Cuarta Transformación.

Incluso, Claudio X. González, el principal promotor del bloque opositor que respaldó a Xóchitl Gálvez como candidata a la presidencia de México, en una reunión en Atizapán, Estado de México, el pasado 17 de junio admitió que nunca pensó en que Gálvez ganaría la Presidencia de la República y que el plan era sólo jalar votos al PRI y al PAN para fortalecer a estos partidos en el Congreso.

Después del dos junio se agudizó la crisis interna que se vive al interior del PRI y que tiende a acrecentarse luego de que su Consejo Político, en el que se registraron alrededor de tres mil delegados, aprobaron cambios a los estatutos lo que permite su actual presidente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, reelegirse y permanecer en el cargo hasta el año 2032.

Esto, ha generado una cascada de inconformidades entre la militancia, ex presidentes del PRI y reconocidos priistas que ocuparon importantes cargos cuando el tricolor fue gobierno, al grado que un grupo de opositores ya presentó un recurso de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque consideran que hubo una serie de irregularidades y violaciones a los estatutos en dicho Consejo.

De camino a las elecciones de 2027, la derecha mexicana se ha visto en medio de una crisis de representatividad electoral, por lo que algunos sectores conservadores han barajado la posibilidad de crear un nuevo partido o movimiento. El episodio que dio combustible a esta idea surgió cuando legisladores de Acción Nacional invitaron al país al líder del Vox en España, Santiago Abascal, en 2021.

Pocas veces en su historia las dificultades que experimenta Acción Nacional, la segunda fuerza política del país ha sido tan apremiantes como lo es la afiliación de militantes, que incluso ya lo ubican en el límite establecido por la ley electoral para mantener su registro como partido político. Ello, a pesar de que en los últimos dos años y medio este instituto político gastó 37 millones de pesos en campañas de afiliación.

Con cuatro gubernaturas -Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, y Querétaro-, contaba con un padrón de 277 mil 665 militantes hasta el 31 de diciembre de 2023.

El límite que establece la legislación electoral para conservar el registro es de 260 mil 85 ciudadanos (0.26% del Padrón Electoral).

Otro requisito que establece la "Ley General de Partidos Políticos" para mantener el registro de Acción Nacional es contar con al menos tres mil militantes en 20 entidades federativas

También tiene problemas en ese rubro, ya que apenas rebasa el mínimo requerido en la legislación electoral en 25 de los 32 estados del país. En Tabasco, Baja California Sur, Quintana Roo, Chiapas, Colima, Nayarit y Campeche, dicho instituto político está por debajo de los tres mil militantes y en otros seis estados apenas rebasa la cifra que establece la ley electoral.

A la crisis que enfrentan el PRI y PAN se suma la fragmentación de la oposición.

Personas y grupos cercanos a la "Marea Rosa" pretenden crear un nuevo partido político. Guadalupe Acosta Naranjo, quien se ostenta como coordinador del "Frente Cívico Nacional", a inicios de julio convocó a la creación de un nuevo partido político, con miras a las elecciones de 2027 y 2030.

Había el ánimo y el apoyo para crear el nuevo partido, pero en un evento celebrado en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, lejos de llegar la multitud esperada, hubo una reducida asistencia, y el encuentro, lejos de ser un éxito fue un fracaso.

Sin importarles el fracaso que tuvo el Frente en su reunión preparatoria a su constitución como partido político, apareció otro partido político de extrema derecha que trata de obtener su registro es el caso de "Viva México", cuyo líder visible es el actor Eduardo Verástegui que fracasó como aspirante independiente a la presidencia de la República.

Según las palabras de Verástegui, su idea es crear un espacio político "conservador" y de "derecha real"

"Viva México" busca presentarse en las elecciones de 2027 según comentó a través de sus redes sociales, el lema del movimiento es "Dios, patria, familia y libertad".

La disputa en la derecha mexicana no solo se configura en el ámbito político partidista, también en el cultural y militante.

El partido tradicional de la derecha en México, Acción Nacional no logró alojar a muchas de las expresiones políticas que se encuentran a su derecha. Principalmente le ha faltado contundencia en temas como el aborto y la defensa del matrimonio tradicional

Las corrientes ultras se alejaron del PAN, primero bajo la corriente del "Frente Nacional por la Familia", y actualmente en células independientes que son afines a "Viva México".

Las corrientes ultras que se alejaron del PAN están abiertamente en contra de la ideología de género y el feminismo, de los derechos de la comunidad LGBT, y a favor de combatir la educación sexual.

La derecha mexicana se va dividiendo cada vez más en grupos que traen objetivos y proyectos muy diversos. La derecha radical ya no busca una democracia liberal como fue hasta la elección del 2024. Incluso en Guanajuato un bastión de Acción Nacional la apertura en diferentes sentidos hacia la comunidad LGTB, por parte de la próxima gobernadora Libia Dennise García, quien aceptó la bandera del arcoíris en su campaña electoral y la decisión del gobernador Diego Sinhue, que a través de un decreto ayudó a que hubiera en esa entidad matrimonios igualitarios, acciones que han sido condenadas por

El PAN que se autodefine como humanista y en su doctrina, estatutos y plataforma política abraza la democracia, la división de poderes, los derechos humanos, la libertad económica, el reconocimiento a la dignidad de la persona, el Estado laico, la libertad religiosa, tiene cada vez menos adeptos en el electorado conservador.

La disputa por la poca militancia conservadora los hace cada vez más débiles y se recrudece con la llegada de Morena con un gobierno que, en el discurso y en sus acciones, se posiciona como antineoliberal y de izquierda con lo que la división de la oposición lejos de terminar

#### INDICADOR POLÍTICO



**POR CARLOS** RAMÍREZ

#### TRUMP: NO ES PERSONAL, SINO IMPOSICIÓN DE SEGURIDAD

que partir de la **certeza** de que Donald Trump nunca ha sido una política, anomalía sino que ha representado un **producto** neto de las contradic-

ciones sociales, ideológicas y económicas del capitalismo estadounidense. Y también hay que iniciar cualquier análisis con la certeza de que el presidente Carlos Salinas de Gortari cometió muchos errores estratégicos en la negociación del Tratado de Comercio Libre porque operó la alianza bilateral en términos económicos y no de estrategia de seguridad nacional.

A ello hay que agregar el hecho de que el presidente López Obrador tampoco supo definir una estrategia de seguridad nacional en torno al Tratado, prefirió **ceder** lo que pedía EU en 2018 y se la pasó elogiando a Trump y haciéndole todas las concesiones parciales que exigía la Casa Blanca para contener las oleadas de migrantes en 2020-2021, producto también de la equivocación del Gobierno lopezobradorista de abrir las puertas de su frontera sur para dejar que demandantes de asilo o empleo rompieron las puertas migratorias americanas y penetrarán en verdaderas **hordas** sin control.

Trump tiene razón en regodearse de su victoria diplomática

López Obrador prefirió a

Trump como presidente

estadounidense en 2018

porque carecía de una

agenda estratégica de

seguridad nacional y porque

en los hechos, la Casa Blanca

de Trump no tenía ningún

interés real en la agenda del

narcotráfico

al haber conseguido **toda** su agenda con México en materia de revisión del Tratado, pero sobre todo por haber conseguido que Palacio Nacional y la cancillería **utilizaran** a la Guardia Nacional en modo de patrulla fronteriza para poner **control** al flujo de ilegales que primero tenían que cruzar la frontera mexicana del Suchiate y luego por **cumplir** la exigencia estadounidense de convertir a México en el "tercer

país seguro" para enviarnos a migrantes a territorio mexicano para esperar aquí el trámite migratorio en territorio estadounidense.

López Obrador **prefirió** a Trump como presidente estadounidense en 2018 porque carecía de una agenda estratégica de seguridad nacional y porque en los hechos la Casa Blanca de Trump **no** tenía ningún interés real en la agenda del narcotráfico. Por eso, el presidente Trump pudo decidir sin problemas la orden ejecutiva al Departamento de Justicia y la DEA para **liberar** en 2020 al secretario de la Defensa Nacional Mexicano 2012-2018 en Los Angeles e inclusive para aceptar la humillación a la DEA que le impuso López Obrador y su canciller Ebrard con nuevas reglas de control de los agentes de la agencia antinarcóticos que operaban con impunidad y sin control dentro del territorio mexicano.

El incidente Trump-Ebrard del sábado pasado por un discurso atropellado, caótico y de presunción del ya ungido candidato presidencial republicano para presumir que había obligado al secretario mexicano de Relaciones Exteriores a responder de manera positiva a todas las exigencias de la Casa



**Foto: Cuartoscuro** 

Blanca fue el indicio del estilo de relaciones diplomáticas bilaterales que se vienen para México si acaso Trump gana la selección.

Aunque **no** les guste aceptarlo, el comportamiento mexicano de los gobiernos de Salinas de Gortari y de López Obrador con Trump fue el **mismo** y se puede resumir en el **espíritu** de Speedy González, ese personaje de las caricaturas que era todo un dechado de picardía en la zona fronteriza estadounidense: sólo desorientar al gringo. Sin embargo, las dos negociaciones del Tratado han ido profundizando el modelo de explotación de la economía mexicana para beneficio de la economía estadounidense.

Ahí, en el Tratado, se localiza la **esencia** de las relaciones bilaterales: para México, los beneficios se reducen a la apertura de la economía americana para productos mexicanos y la

> entrega de la estructura productiva nacional a la dinámica del capitalismo; en términos estrictos, el Tratado **no** ha sido benéfico para México: multiplicó por 10 el comercio exterior, pero **no** modificó la estructura productiva para industrializar el país ni pudo trasladar al bienestar el efecto comercial al indicador del Producto Interno Bruto, cuya tasa promedio anual durante los tiempos del tratado nunca subió más allá de **2%**, cuando se esperaba que el efecto TCL pudiera más que duplicar los niveles de

la producción general mexicana.

Estados Unidos ya aprendió con Trump a negociar con México a través del endurecimiento amenazante, en tanto que justo en la coyuntura de las burlas de Trump a México y a Ebrard habían generado opiniones muy positivas del presidente López Obrador sobre el candidato republicano, mientras que la virtual presidenta electa Sheinbaum Pardo apareció para defender a su designado secretario de economía, Ebrard, quien de manera paradójica y con las burlas de Trump será el encargado de revisar por reglamento los términos del Tratado.

El mensaje más claro de la relación bilateral ya fue definido por Trump: un muro para separar una frontera de más de 3,000 km y el mensaje de que los mexicanos van a ser **despreciados** otra vez en la Casa Blanca.

Política para dummies: la política enreda más los problemas.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.



# **MAQUIAVELO TENÍA RAZÓN**

# EL ENFADO DE SCHETTINO: MAL DE MUCHOS

Si el elitismo, el clasismo

y la discriminación entre

los opinadores fuera un

deporte olímpico, Schettino

le quitaría la medalla de oro

a Dresser, Aguilar Camín o

a Silva Herzog Márquez y

se la disputaría con Ricardo

Salinas Pliego, el influencer

mexicano más clasista

Por Koldo Herria\*

"Nada contribuye más a la estabilidad y firmeza de la república como el organizarla de suerte que las opiniones que agitan los ánimos tengan vías legales de manifestación"

> Discursos sobre la primera década de Tito Livio

no de los saldos postelectorales en el clima de opinión prevaleciente es el enojo de los analistas y columnistas que militaron en la oposición, desde un periodismo crítico hacia la Cuarta Transformación, hasta un activismo discreto o explícito al impulsar la candidatura de Xóchitl Gálvez (a quien, por

cierto, no le han avisado que ya terminó la campaña electoral).

Antes de las elecciones, su discurso se sintonizaba con el gubernamental en la cocción del caldo de cultivo de la polarización.

Ahora, que estamos en la antesala de un nuevo momento de la vida política, su pensamiento, o lo que transmiten de él, no evoluciona, no avanza,

no recurre a los nuevos indicadores para reinterpretar y repensar a la sociedad, a las relaciones de poder y, en su caso, continuar en su lucha.

Ha sido más fácil que el presidente estadunidense, Joe Biden, desista de su candidatura para la reelección presidencial como lo anunció este domingo, a que la parte de la comentocracia mexicana a la que nos referimos, admita que se equivocó en sus juicios, en sus análisis y en sus predicciones (con el propósito de aprehender de mejor manera la realidad y continuar con su propia lucha) o que, en su defecto, asuma que fue derrotada.

En cualquier caso, independientemente de la inexcusable libertad de expresión que se ejerce, se tiene una responsabilidad con los lectores, con la audiencia o con los destinatarios del mensaje de cada columnista.

Macario Schettino me ha resultado sorprendente. Reconocido ingeniero químico, economista formado en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y actual académico en la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, Schettino tenía tal reputación como analista, que fue invitado en el sexenio de Felipe Calderón a incorporarse a la segunda posición del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), bajo la dirección de su amigo sociólogo Guillermo Valdés, a quién le ayudó a formular la agenda de riesgos que siguió la agencia civil de inteligencia durante esos años.

Entonces no quiso comprometer su autonomía, prefirió no jugársela, fue precavido y eligió preservar su reputación.

Algo cambió. Todo se derrumbó dentro de él. Renunció a la objetividad, a la precisión conceptual, a un estándar razonable de seriedad en sus afirmaciones en cada vez más colaboraciones.

La prensa crítica del poder es indispensable en la deliberación pública para la coexistencia de la pluralidad y la vida democrática.

Puede ser incómoda, es más, debe ser incómoda al poder político, pero si es certera, si se basa en datos, hechos, acciones, causas, consecuencias. Si desde el poder se observa con inteligencia, puede generar aprendizaje, identificar errores, omisiones, desviaciones y, en su caso, corregir. Los tomadores de decisiones pueden contar con insumos informativos procesados que, de otra manera, tendrían que realizar por cuenta propia sin tiempo, recursos y preparación para ello.

Lo que no es admisible es la mentira, el dolo en el sesgo informativo, la distorsión voluntaria con fines de exacerbación o la equivocación burda e inconfesa como en la que parecen haber caído notables y ágiles plumas como las de José Antonio Crespo, Luis Carlos Ugalde, Denise Dresser o Macario Schettino.

Crespo, activista del Frente Cívico Nacional, proyectó tendencias falaces y publicó estudios franceses inexistentes para pronosti-

car el triunfo opositor.

Hasta porcentajes insólitos publicó.

A Luis Carlos Ugalde le han llegado a cancelar algún contrato de asesoría empresarial por igualas, al sentirse engañados sus clientes, porque solo una semana antes les aseguró que Xóchitl iba a ganar.

Dresser criticó, uno a uno a quienes no piensan como ella

(empezando por los electores, claro).

Ella y Schettino parecen ser los más molestos con los resultados electorales y sus opiniones parecen más producto del ofuscamiento que de la notable formación que les caracteriza.

El enfado produce ofuscamiento. Se pierde claridad, se reacciona rápido, se dan tiros al aire y cuando los resultados son adversos, aumenta la irritación y el malestar se traduce en afirmaciones temerarias, sin sustento, sin precisión conceptual.

Si insistimos en que los juicios críticos a la gestión de lo público son deseables, en su caso, Schettino, cruzó una línea que debe ser infranqueable: el respeto a la inteligencia del lector... Ha llegado a afirmar que se deben anular las elecciones presidenciales; que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no debe asumir el cargo; y que a la sociedad se le debió haber "implantado" una cultura diferente, porque los 35 millones de electores fueron engañados o comprados.

Si el elitismo, el clasismo y la discriminación entre los opinadores fuera un deporte olímpico, Schettino le quitaría la medalla de oro a Dresser, Aguilar Camín o a Silva Herzog Márquez y se la disputaría con Ricardo Salinas Pliego el influencer mexicano más clasista.

#### UN LIBRO, UNA SERIE, UN PODCAST

Un libro: "Periodismo no violento." (Ediciones desde abajo) Varios autores. Antología que busca contribuir al desarrollo de reflexiones y capacidades en comunicadoras y comunicadores empeñados en que el mundo sea más vivible en términos colectivos, de solidaridad, justicia y autonomía.

**Una serie:** "El Oso" (Disney) Se estrenó la tercera temporada sobre el chef Carmy que transforma un restaurante familiar en Chicago, protagonizada por Jeremy Allen White (novio de Rosalía). Intensa, reveladora.

**Un podcast:** *Mitología (Cutler media)* Análisis semanal de la historia y los orígenes del mito desde distintas perspectivas.

\*koldoherria@hushmail.com



**Foto: Cuartoscuro** 

# **CRÓNICA POLÍTICA**

# PURO ESPEJISMO EN EL PRI; NI ALTERNANCIA DE GÉNERO, NI JÓVENES, NI 60% DE MUJERES

Cuando Alejandro Moreno

Cárdenas (Alito), como

dirigente nacional dio

a conocer las reformas

estatutarias, dijo: "Se

aprobaron cambios

importantes para promover

la participación de mujeres

en un 60% de los cargos

del Partido". Sin embargo, al

parecer, el PRI ha dado 'atole

con el dedo' a las mujeres

priistas

Por Rosy Ramales\*

omo resultado de su reciente 24 Asamblea Nacional Ordinaria, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ufanó de ampliar la participación política de las mujeres, de darles mayor oportunidad en la postulación a cargos de elección popular, con reformas estatutarias exprofeso.

En sendos preceptos estableció que en los procesos electorales federales, locales y municipales, "que se rigen por el principio de mayoría relativa, el Partido garantizará el prin-

cipio de paridad de género, procurará la participación de mujeres en un 60% del total de cargos a elegir".

Incluso, en la rueda de prensa donde Alejandro Moreno Cárdenas (Alito), como dirigente nacional dio a conocer las reformas estatutarias, dijo: "Se aprobaron cambios importantes para promover la participación de mujeres en un 60% de los cargos del Partido".

Sin embargo, al parecer, el PRI ha

dado 'atole con el dedo' a las mujeres priistas. Primero porque en los artículos correspondientes se usa el vocablo "procurará", el cual es potestativo, no obligatorio.

O sea, será opcional la postulación de mujeres priistas en un 60% del total de cargos populares. Puede que sí, puede que no.

Segundo porque las reformas estatutarias nada aluden a la postulación de mujeres en el 60% en los cargos por el principio de representación proporcional (plurinominales), solamente por el principio de mayoría relativa, esos que se disputan de manera directa en las urnas electorales tras una desgastante campaña electoral.

Y "los cargos del partido", son todos, de mayoría y pluris. Si el PRI hubiese impulsado tal reforma en sus tiempos de hegemonía, o cuando Alito llegó a la dirigencia nacional, habría sido una reforma trascendente.

Pero impulsada ahora cuando este partido político no se encuentra en condiciones de competitividad, hasta parece una reforma para mandar a perder a las mujeres.

Además, un porcentaje que exceda a la paridad de género constitucional, si bien

en determinados momentos puede justificarse, en otros no, sobre todo cuando se pueda afectar al otro género.

# ALTERNANCIA Y JÓVENES EN LA PRESIDENCIA DEL PRI

Si bien el PRI garantiza la paridad de género en la elección de dirigentes en todos sus niveles, no garantiza la alternancia.

Sus estatutos simplemente establecen que las personas titulares de la presidencia y de la secretaría general "se elegirán en fórmula", en cuya integración "se respetará el

principio de paridad".

De existir la alternancia, Alito no estaría en vías de la reelección en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), a quien, por cierto, la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional del PRI, que él mismo preside, le autorizó una licencia temporal del 21 de julio al 12 de agosto para que pueda participar en el proceso interno de elección de dirigencia.

Y también a Alma Carolina Viggiano Austria, secretaria general tanto del CEN como de la Comisión Política Permanente.

Ambos, juez y parte. Ahí está la fórmula. A menos de que sea a la inversa: Que ella compita por la presidencia y Alito por la secretaría general. ¡Y habría alternancia!

No, Alito no soltará la dirigencia nacional del PRI, salvo por el revés del INE o del TEPJF a la reforma estatutaria.

Y Carolina tampoco dejará la oportunidad de reelegirse en la secretaría general, ¿o sí?

Por cierto, los estatutos priistas establecen, no la obligación, sino la opción del PRI de incluir a una persona joven en la fórmula a la dirigencia. ¿Alito o Carolina se encuentran en el supuesto? En fin, este lunes 22 de julio es la jornada de registro de fórmulas de aspirantes a la dirigencia nacional del PRI.

¿Cuántas se van a registrar? Puede que una, la integrada por Alito y Carolina, para candidatura única; o dos, esta fórmula y una 'patito' para dar el matiz democrático al proceso interno; o tres, estas dos, más una real, pero será declarada improcedente. Algo así.

\*rosyrama@hotmail.com

Marcelo Ebrard, como

secretario de Economía

en el sexenio de Claudia

Sheinbaum, y Juan Ramón

de la Fuente quien fungirá

como su secretario de

Relaciones Exteriores serán

quienes se enfrenten a las

amenazas de Donald Trump,

si gana, claro. El problema

es que a Ebrard Trump "ya le

tomó la medida"

#### AGENDA CONFIDENCIAL



# **CON "AMIGOS" COMO** TRUMP NI A LA ESQUINA

tados de las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre en Estados Unidos para

saber si el líder de masas e ídolo de multitudes de ese país, Donald Trump, gana las elecciones y cumple las amenazas que profirió en su discurso donde aceptó la candidatura por el Partido Republicano, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, debería pedirles a quienes serán su secretario de Relaciones Exteriores y de Economía que diseñen una estrategia para enfrentar

al "loquito pata suelnorteamericano que se burla de los funcionarios mexicanos, pues a estas alturas su triunfo se da por descontado.

Eso de que lo que dijo Trump de "cerrar" la frontera al día siguiente de su toma de posesión, terminar de construir el muro, detener la "invasión" de migrantes provenientes de todo el mundo, pero en especial de México; renegociar el TEMEC y

otras amenazas y sandeces, es parte de su estrategia electoral -- según Sheinbaum--, por lo que hay que esperar sentados el resultado, lo único que parece demostrar es ignorancia sobre la realidad de nuestras relaciones con Estados Unidos desde hace décadas, por no decir más de un siglo.

En su primer mandado, Trump ya nos dio muestras de lo que es capaz, y en algunos de los asuntos mencionados en especial el tema migratorio, vimos como México cedió a lo que nuestros "partners" solicitaron, y cómo Marcelo Ebrard, quien fungía como secretario de Relaciones Exteriores, terminó - por instrucciones de ya saben quién--

ás que convirtiendo la frontera norteamericana en el "patio delantero" de Estados Unidos, de lo que incluso Trump prácticamente se jactó en su discurso de la semana pasada.

Más aún, después se refirió al "Carnal" diciendo que "tiene un IQ del 50 por ciento", cuando lo normal es de 100 a 109, dicen los médicos cirujanos parteros.

Marcelo Ebrard, como secretario de Economía en el sexenio de Claudia Sheinbaum, y Juan Ramón de la Fuente quien fungirá como su secretario de Relaciones Exteriores serán quienes se enfrenten a las amenazas de Donald Trump, si gana, claro. El problema es que a Ebrard Trump "ya le tomó la medida", y De la Fuente, quien como secretario de Salud en el gobierno de Ernesto

> Zedillo no sabía curar ni una gripe, es bisoño en el tema de las relaciones México-Estados Unidos, aunque se la haya pasado todo el sexenio como Representante Permanente de México en la ONU.

Por otro lado, si bien son ciertas las amenazas de Trump a México tendrá que enfrentarlas Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al llamado

de los "tambores de guerra" de aquel, para responderle que es falso de toda falsedad que los migrantes mexicanos llevan droga a los Estados Unidos; "es una vil mentira", subrayó; "la frontera "no aguantaría errada un mes; no lo aguantarían ni los productores, ni los fabricantes, ni los inversionistas de Estados Unidos, ni los trabajadores de Estados Unidos; también nos afectaría a nosotros, pero les afectaría más a ellos.

Entonces, cómo es un hombre inteligente, con visión, sé que va a cambiar su manera de pensar. Además, lo considero mi amigo", agregó AMLO. ¡Pues qué clase de amiguitos! Exclaman los observadores.



Foto: EFE



Foto: X / @TEPJF\_informa

## **COMISIÓN DEL TEPJF ALISTA** PROYECTO SOBRE 'JUICIO MADRE' DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Por Redacción / El Independiente

a comisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) encargada elaborar el proyecto sobre la validez de la reciente elección presidencial, avanza en la resolución de los juicios pendientes que piden la anulación de los comicios del 2 de junio.

Lo anterior, debido a que el pasado viernes, los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, integrantes de la comisión sustanciadora, recibieron el primer documento de trabajo del avance de lo que será el proyecto de resolución de los juicios presentados en contra de la nulidad de la elección presidencial del 2 de junio, que ganó Claudia Sheinbaum Pardo. El Secretario General de Acuerdos, Ernesto Santana Bracamontes, así como el secretariado de estudio y cuenta del TEPJF, entregó el anteproyecto a los magistrados, en el marco de la cuarta reunión de trabajo de la comisión especial.

#### RESOLUCIÓN DEFINITIVA EL MIÉRCOLES **24 DE JULIO**

En un comunicado, el tribunal detalló que, de acuerdo con el plan de trabajo trazado por la comisión, el proyecto de resolución definitivo será dado a conocer el próximo miércoles 24 de julio.

En esa fecha, los cinco magistrados que integran la Sala Superior -ante la falta de designación de dos magistrados por el Senado-, así como la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, que fue designada la semana pasada para participar en la calificación de la elección presidencial, tendrán acceso al proyecto, que deberá ser discutido y votado antes del 6 de septiembre.

Los tres recursos contra los resultados de la elección presidencial, agrupados en un "juicio madre", fueron presentados por el PAN-PRD, el PRI, así como por la excandidata presidencial de la alianza de estos partidos políticos, Xóchitl Gálvez. Se trata de recursos que alegan supuestas violaciones generales a los principios que deben regir un proceso electoral. Gálvez pide específicamente que se sancione la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como la violencia e intervención del crimen organizado. Antes, el tribunal resolverá los 283 juicios de inconformidad contra las elecciones a diputados y senadores presentados por los partidos políticos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entregará la constancia de mayoría, en caso de que valide los comicios, a Claudia Sheinbaum Pardo, con lo que se convertiría oficialmente en presidenta electa. La morenista obtuvo más de 35.92 millones de votos (59.75%), más de 30 puntos arriba de la aliancista Xóchitl Gálvez Ruiz (27.45 %) y casi 50 puntos encima del emecista Jorge Álvarez Máynez (10.32%).

Será la quinta elección presidencial que valide el tribunal, que lo hizo por primera vez en el 2000, con el panista Vicente Fox.



Foto: X / @TEPJF\_informa



# AMLO CALIFICÓ A TRUMP COMO UN HOMBRE FUERTE, DE CARÁCTER, PERO VISIONARIO

PRO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó al candidato republicano y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump como un "hombre fuerte, de carácter, pero también visionario".

Durante la ceremonia Balance Económico sobre Desarrollo Industrial y T-MEC, realizada en San Luis Potosí, el mandatario federal recordó que cuando Trump era presidente de EU no quería firmar el tratado comercial con México y Canadá pero que finalmente se convenció.



Foto: EFE

"El ex presidente Donald Trump es un hombre fuerte, de carácter, pero también visionario, y primero decía que no quería el tratado, que quería cerrar la economía de Estados Unidos y se fue convenciendo porque es, ya lo dije, es un hombre con visión que hacía falta mejor abrir la economía de Estados Unidos y agruparnos tres países del continente americano: Canadá, Estados Unidos y México y lo aceptó y eso ha permitido ahora, en efecto, que se beneficie Estados Unidos porque está bien la economía de Estados Unidos, está bien la economía de Canadá, y está bien la economía en México", dijo.

Balance económico sobre desarrollo industrial y T-MEC, desde San Luis Potosí https://t.co/5jmQVmSBOi

– Andrés Manuel (@lopezobrador\_) July20, 2024

"Cuando se firmó ese tratado, como aquí se ha dicho, China era el país que más comercializaba con Estados Unidos, el primer socio comercial de Estados Unidos después pasó a ocupar el primer lugar Canadá, pero ahora el primer lugar es México como socio comercial de Estados Unidos".

Durante el evento la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum destacó que durante la administración de López Obrador México logró convertirse en el principal socio comercial de EU en una relación de igualdad.

"Por primera vez, se negocia en condiciones de igualdad, no de subordinación con los Estados Unidos porque somos iguales, somos un país soberano, un país autónomo y negociamos en igualdad de circunstancias", señaló.

Calificó como héroes a los mexicanos que viven en Estados Unidos y enfatizó en que su administración, al igual que la de López Obrador, siempre los defenderá.

"Defendemos, porque el presidente López Obrador lo ha hecho con un enorme cariño, a nuestros hermanos, nuestros paisanos y paisanas que viven en los Estados Unidos, que además de ayudarnos a sostener la economía de México, son fundamentales para la economía de los Estados Unidos", indicó.

"Nuestros hermanos y hermanas mexicanos que viven allá, como dice el Presidente, son héroes y heroínas de nuestra patria, y siempre los vamos a defender, ahora, ésta forma de gobernar, este modelo, incluso, ha disminuido la migración hacia los Estados Unidos".

#### OBRADOR ENVIARÁ CARTA ATRUMP SOBRE MIGRACIÓN Y LA FRONTERA

Por otro lado, el presidente de México anunció que enviará una carta al expresidente de Estados Unidos y candidato republicano, Donald Trump, sobre la migración y la frontera entre ambos países porque, en su opinión, no está bien informado.

"Le voy a enviar una carta, lo anuncio, a mi amigo Donald Trump porque pienso que no le están informando bien sobre el tema migratorio", reveló López Obrador en medio de la sesión de preguntas.

La misiva, que enviará la semana que viene, también abordará "la importancia de mantener la integración económica" entre México, Estados Unidos y Canadá, pues "no se resuelve nada con cerrar la frontera".

En el rubro migratorio, el mandatario mexicano, que terminará su sexenio el próximo 1 de octubre, aseguró que "demostrará" a Trump que las personas en movilidad "no llevan droga a Estados Unidos", una creencia que es "una vil mentira".

"(Le voy a demostrar) que los migrantes van a Estados Unidos a trabajar honradamente y que esa nación se constituyó y se convirtió en una potencia gracias a los migrantes de todo el mundo que llegaron e hicieron un país más próspero", relató.

López Obrador sostuvo que "ni se debe ni se puede" parar el paso entre los dos países norteamericanos y advirtió de que "no se aguantaría la frontera cerrada un mes", sobre todo a nivel económico.

"Lo que le están diciendo de que se pueden construir los automóviles en Estados Unidos significaría que, en promedio, cada automóvil que se venda en Estados Unidos le costaría al ciudadano estadounidense entre 15.000 y 20.000 dólares más", aportó.

Apostilló que México también se vería afectado por un posible cierre fronterizo, pero que "les afectaría más a ellos.

Por último, López Obrador se mostró confiado en que Trump "va a cambiar su manera de pensar" y recetó, para las relaciones entre México y Estados Unidos, huir de la pelea.

#### MÉXICO TRABAJA EN REVISIÓN DEL T-MEC Y NEGOCIARÁ DESDE UNA POSICIÓN DE FUERZA Y FORTALEZA: EBRARD

Por Redacción / El Independiente

on miras a la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026, la actual titular de la Secretaría (ministerio) de Economía, Raquel Buenrostro, y su sucesor, Marcelo Ebrard, indicaron que ya se trabaja en revisión del tratado y que el país negociara desde una posición de fuerza y fortaleza.

Ambos señalaron que el T-MEC ha representado un "éxito" para México al aumentar la inversión y mejores salarios para los mexicanos. Buenrostro y Ebrard acompañaron al actual mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, y a la futura presidenta, Claudia Sheinbaum, a una gira en San Luis Potosí, con el tema 'Balance Económico Desarrollo Industrial y T-MEC'.

#### **REVISIÓN PARA 2026**

"Es importante decir que para 2026, tenemos presente una revisión del T-MEC que nos dirá cómo va a ser la relación con nuestros amigos de América del Norte (Estados Unidos y Canadá) en los próximos 16 años", apuntó Buenrostro en su intervención.

Recordó que "se ha trabajado desde marzo en conjunto con empresas y trabajadores en vistas de lo que sería una revisión y una valoración del T-MEC. También ya estamos trabajando con el próximo secretario de Eco-

nomía (Ebrard) en el equipo de transición". Según la Secretaría de Economía, la Inversión Extranjera Directa en México alcanzó un récord de más de 36.000 millones de dólares en 2023, con un 38% proveniente de EE.UU., y en lo que va de este año suman 20.000 millones de dólares, mientras que 5 de cada 10 pesos invertidos proviene de empresas que tienen su capital de origen en América del Norte.

En su turno, Ebrard dijo que la negociación ha sido un éxito "porque hay más inversión, más empleo y mejores salarios en México".

"México tiene la ubicación, la demografía, la infraestructura la dimensión y es el principal socio y exportador a los Estados Unidos de América, que sigue siendo la economía más grande del mundo (...) y México supera China como exportador a Estados Unidos", explicó.

El excanciller de México (2018-2023), quien estará al frente de la Secretaría de Economía en el Gobierno de Sheinbaum, que arranca el 1 de octubre, expresó que México negociará "lo que haya que negociar y promover" y lo hará "desde una posición de fuerza, de fortaleza, no de debilidad, México va a traer inversiones con un Gobierno sólido".

El pasado martes, expertos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), señalaron que, de ser elegido Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, en noviembre, México enfrentará una postura más dura frente a la revisión del T-MEC en 2026.

# NEGOCIACIÓN EN CONDICIONES DE IGUALDAD

En su intervención, Sheinbaum destacó que México es el principal socio comercial de Estados Unidos "y en una relación de igualdad por primera vez se negocian condiciones de igualdad, no de subordinación con Estados Unidos porque somos iguales, somos un país soberano, un país autónomo y negociamos en igualdad de circunstancias".

La futura presidenta dijo que también tendrá como directriz en su gobierno (2024-2030), "defender, como lo ha hecho López Obrador, a nuestros paisanos que viven en Estados Unidos, que además de ayudarnos a sostener la economía de México son fundamentales para la economía de Estados Unidos".

El pasado jueves, en la Convención Nacional Republicana, Trump, candidato a la presidencia de Estados Unidos y quien ya

gobernó a su país entre 2017 y 2021), alertó de la "invasión migrante" y afirmó que cerrará la frontera con México el primer día de su hipotético segundo mandato.

López Obrador recordó que Ebrard participó en la negociación del T-MEC con Trump, a quien calificó como "un hombre fuerte de carácter, pero también visionario, que primero decía que no quería el tratado, que quería cerrar la economía de Estados Unidos y se fue convenciendo que debíamos agruparnos los tres países y al final lo aceptó".

Mientras que el actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, quien se mantendrá en el puesto en el Gobierno de Sheinbaum, resaltó que, a pesar del T-MEC, la región de Norteamérica "sigue siendo muy dependiente de las importaciones de China".

Estados Unidos depende en un 16,5%, Canadá en un 13,5% y México en un 19,6%, mientras que, en contraste, China depende de las importaciones provenientes de Norteamérica solo en un 8,8%.



Foto: EFE



# INICIA MAL SHEINBAUM CAMINO A LA PRESIDENCIA TRAS CONFLICTUARSE CON TRUMP: ANALISTAS

Por Luis Carlos Silva

al y precipitado inicio de administración (2024-2030) se vislumbra para la morenista Claudia Sheinbaum Pardo en su futura relación con los Estados Unidos, tras las desafortunadas declaraciones del candidato republicano Donald Trump vertidas el pasado fin de semana en contra de México, advierten internacionalistas y politólogos. Se advirtió que los asesores políticos de la virtual presidenta electa mexicana la han asesorado mal.

A poco más de dos meses de que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador entregue la banda presidencial a Sheinbaum Pardo, los choques de Trump y México por un comentario fuera de lugar del republicano, hacia el excanciller Marcelo Ebrard ha sacado de sus casillas al equipo político de la futura presidenta electa. Sheinbaum Pardo dijo ayer que por el momento no habrán de tenderse puentes de diálogo con el equipo de campaña del republicano Donald Trump, quien buscará ser de nueva cuenta el presidente de los Estados Unidos.

Por lo anterior expertos anticipan una posible situación "tirante" entre Sheinbaum y Donald Trump en el entendido de que el republicano ganara las elecciones del próximo 8 de noviembre en los Estados Unidos.

Al respecto, Alberto Robles Hernández analista internacional lamentó que la injerencia de Donald Trump con sus desafortunados comentarios hacia México, y que después trató de corregir al advertir que estos no eran contra México, sino contra el demócrata Joe Biden quien ayer finalmente renunció a la candidatura, es parte del bajísimo nivel de negociación política.

"La injerencia gringa afecta cuando un candidato a la presidencia de los Estados Unidos hace comentarios tan estridentes y desafortunados en tiempos electorales para los Estados Unidos", sostuvo el citado analista. La también analista política Pamela Manterola dijo que la renuncia de Biden a la candidatura es una prueba de la maniobra de los demócratas para que Joe Biden, no le entrega el poder a Trump, sino que este se "lave las manos" para no ser el que ceda ante el cantado triunfo del republicano.

#### REVIRAN EXABRUPTO DETRUMP CONTRA MÉXICO

Después de que se hiciera viral una parte del discurso pronunciado el pasado sábado por el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, donde parece insultar al ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y próximo titular de Economía, Marcelo Ebrard, tras indicar en un evento efectuado por la mañana en San Luis Potosí, que nuestro país iba a llegar con firmeza y fuerza a la renegociación del T-MEC en 2027. En su oportunidad, el equipo de campaña de también expresidente salió a desmentir algún insulto de Trump hacia el político mexicano.

"Conseguimos todo de México y luego llega este individuo estúpido que tiene un coeficiente intelectual bajo, les garantizo que su coeficiente intelectual está entre 50 y 60, y está negociando contra Putin, está negociando con el Presidente Xi de China, con Macron de Francia, que es muy inteligente". Parafraseó un vocero de Trump que pidió el anonimato ante varios periodistas que cubren la campaña del también magnate norteamericano.

Tras hacerse tendencia la falsa información y video editado en redes sociales, a su llegada a Querétaro donde llevó a cabo, la sexta gira conjunta que sostiene este fin de semana por el occidente y centro del país con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, respaldó con un mensaje en redes sociales a Ebrard, ante los supuestos calificativos del candidato republicano a regresar a la Casa Blanca.

#### ATIZATRUMP A BIDENTRAS DIMISIÓN

Joe Biden "no era apto" para ser candidato presidencial y "ciertamente no es apto para ser-

vir" como presidente, dijo el domingo su rival republicano Donald Trump, después de que el mandatario estadounidense anunció que abandona la carrera por la Casa Blanca en los comicios de noviembre."El corrupto Joe Biden no era apto para postularse como presidente, y ciertamente no es apto para servir -- ¡Y nunca lo fue! ... Sufriremos mucho por su presidencia, pero remediaremos el daño que ha hecho muy rápidamente", publicó Trump en su red Truth Social tras le dimión de Biden.

Por lo anterior, el candidato republicano arremetió contra la política migratoria del presidente demócrata Joe Biden, asegurando que ha permitido el ingreso de miles de migrantes. Afirmó que muchas de estas personas provienen de "prisiones, instituciones psiquiátricas y un número récord de terroristas". Pese a que afirmó que sufrirán mucho por su presidencia, aseguró que bajo su gestión " muy rápidamente remediaremos el daño que ha causado".

Fuente: Internacionalistas y politólogos.



Foto X: @Claudiashein

## SHEINBAUM ANUNCIA PROGRAMA DE SALUD DE MÉDICO EN CASA PARA ADULTOS MAYORES

Por Redacción / El Independiente

a presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció ayer domingo que durante su gobierno (2024-2030), que inicia el 1 de octubre, habrá un nuevo programa de salud para adultos mayores que llevará atención médica y medicamentos, a la casa de los beneficiarios, según infirmó la agencia EFE.

El programa lleva por nombre "Hoy por ustedes mañana por nosotros" y tiene como objetivo que los profesionales de la salud asistan a los domicilios de las personas de la tercera edad. "Ahora vamos a llevar a médicos y enfermeras a la casa de cada uno de ustedes", dijo Sheinbaum al anunciar el programa.

"Vamos a llevar la salud a su domicilio, para que ustedes puedan hablar con los médicos, que les tomen los exámenes y también que los lleven, si es necesario, los medicamentos gratuitos a su hogar. Lo platicamos con el presidente (López Obrador) y le vamos a nombrar 'Hoy por ustedes, mañana por nosotros'", añadió.

La futura presidenta, quien acompañó al actual presidente Andrés Manuel López Obrador en la supervisión del programa Pensiones para el Bienestar en el estado de Querétaro, centro del país, indicó que el plan es garantizar atención médica en los hogares de los adultos mayores, así como medicamentos gratuitos.

En tanto, López Obrador remarcó que el programa "eso es algo importantísimo, lo más humano que puede haber. Imagínense que cada semana, cada 15 días, toquen a la puerta y llegue el médico a tomar la presión y a ver cómo está (de salud) el adulto mayor". En su futuro gobierno, Sheinbaum ha dicho que mantendrá los programas de bienestar, como la pensión a adultos mayores, las becas para estudiantes, entre otros, que impulsó López Obrador en su gobierno, del 1 de diciembre de 2018 y que finalizará el 30 de septiembre de 2024.



# RESPETAREMOS A OTROS PAÍSES SI NOS RESPETAN, ADVIERTE LÓPEZ OBRADOR

l presidente de México, Andrés Manuel López Obrador garantizó respeto a los gobiernos de otros países, sólo si ellos respetan a México, porque no se regresará a ser un país colonial.

Los comentarios del mandatario federal fueron hechos durante una gira por el estado de Querétaro, luego de un discurso expresado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el cual expresó la forma de obtener lo que él quería para contener el éxodo de migrantes en la frontera con México, según informó AMEXI.

"Vamos a tener siempre buenas relaciones con todos los pueblos, con todos los gobiernos del mundo, pero nos van a respetar, así como nosotros vamos a respetar a otros gobiernos y a otros pueblos, a otras naciones, así van a seguir respetando a México, porque nosotros no queremos volver a ser colonia de ningún país extranjero", subrayó López Obrador.



Foto: Cuartoscuro

En su discurso precisó que "cuando nos invadieron los europeos hace 500 años, desde España, nos enviaban como gobernantes a los llamados virreyes, porque ningún rey de España, ningún monarca se tomó la molestia, siquiera, de venir a visitar la llamada Nueva España, lo que hoy es México, en 300 años no vino ningún rey de España", remarcó el jefe del Poder Ejecutivo Federal.

Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, aseguró que se pedirá al próximo presidente de Estados Unidos "respeto para México, siempre".

"Vamos a respetar siempre la decisión del pueblo de Estados Unidos, quien ellos decidan que va a ser su presidente, nos vamos a llevar bien, vamos a seguir trabajando conjuntamente, pero siempre es importante que a los compañeros que trabajan con nosotros y a nuestro país, siempre nos traten bien", precisó Sheinbaum Pardo.

#### RECHIFLAN AL GOBERNADOR DE QUERÉTARO

Durante el acto en Querétaro, el gobernador panista Mauricio Kuri González, fue abucheado por los más de cinco mil asistentes simpatizantes de Morena mientras daba un mensaje a la población.

En respuesta, el presidente López Obrador pidió a los asistentes respeto para al mandatario queretano, a fin de poder escuchar su mensaje.

"Yo también les pido eso, respeto. A ver, que levanten la mano los que van a escuchar con respeto al gobernador de Querétaro [Mauricio Kuri González]. Bájenle. Que levanten la mano los que no van a escuchar con respeto. ¡Que viva el pueblo de Querétaro!", dijo.



## ALISTAN REGRESO DE PEÑA NIETO A MÉXICO POR LA PUERTA DE ATRÁS

Por Luis Carlos Silva

e gesta el regreso a la escena política nacional del último presidente priista de México, Enrique Peña Nieto, situación que ya conoce y autorizó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador al permitir que sus eternos adversarios en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se reagrupen y busquen evitar otro albazo de su aún líder nacional, el desgastado Alejandro Moreno Cárdenas.

Este supuesto regreso a México del otrora mandatario mexiquense y por ende el último presidente del viejo PRI, Enrique Peña Nieto se dé por la puerta trasera de la política en nuestro país, coinciden especialistas para el último trimestre de 2024.

Ante el auto exilio en España de Peña Nieto, alguna son las voces que advierten sobre los propios morenistas ya saben que el expresidente mexicano podría regresar a México en un corto lapso de tiempo.

Roberto Mistral Luna analista político señaló en entrevista con El Independiente que Alito Moreno debería estar pasando sus últimos días al frente del PRI, por su pésimo legado en las pasadas elecciones.

En tanto, la corriente Frente Amplio de Renovación, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que encabeza Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell, Manlio Fabio Beltrones, entre otros, llaman a la militancia a conformar un "frente nacional" para "dar la batalla".

Lo cierto es que los priistas demandan "unidad y acción en la militancia comprometida es hoy la consigna para generar la voluntad que sea capaz de rescatar al PRI e impulsar su efectiva refundación y resurgimiento".

Lo anterior se explicó tiene como objetivo anular las reformas estatutarias avaladas en la pasada Asamblea Nacional del 7 de julio, entre las cuales se aprobó la reelección de sus dirigencias.

A través de un desplegado, el Frente Amplio de Renovación llama a todos los que no estén de acuerdo con lo ocurrido en dicha asamblea, que informen a otros priistas para que se manifiesten y defender y rescatar al PRI de la ambición personal de Alejandro Moreno, de querer apoderarse del partido.

Los que conocen sobre el tema advirtieron que la llegada de Peña Nieto para fines de 2024 se da de común acuerdo cuando López Obrador entregue la banda presidencial a Sheinbaum Pardo, y de esta forma se haya cumplido el acuerdo entre AMLO y Peña Nieto de no entrar en debates, recriminaciones o mutuos señalamientos.

Otro aspecto que se resalta es que "Alito" habría modificado los estatutos del tricolor para perpetuarse en la dirigencia nacional de este instituto político hasta 2032.

También se advirtió del despropósito de adueñarse y perpetuarse en el partido y convertirlo en una franquicia electorera a su servicio, sólo se logrará si la amplia militancia se los permite. Es necesario vencer el desánimo de los recientes resultados electorales y de los atropellos de la actual dirigencia, elevando colectivamente la voz de nuestra inconformidad y evitando que, con nuestro silencio o inacción nos convirtamos en cómplices mudos que al cancelar espacios de resistencia propicien el alejamiento o franca deserción de cuadros prestigiados de larga trayectoria o de jóvenes militantes que desean incorporarse a la buena política sustentada en principios y valores".

Por último, es de señalar que los integrantes de la corriente interna como José Reyes Baeza, Fernando Lerdo de Tejada, Natividad González, Dulce María Sauri, Héctor Astudillo, José Encarnación Alfaro, Manlio Fabio Beltrones llaman a acudir al Instituto Nacional Electoral (INE) para "mostrar todas las irregularidades e ilegalidades en que incurrieron en el precipitado proceso de convocatoria a la Asamblea Nacional" del partido.

Fuente: Frente Amplio de Renovación.



Foto: Archivo Cuartoscuro

# ¡QUE SIEMPRE SÍ! ALITO MORENO BUSCARÁ REELEGIRSE COMO PRESIDENTE DEL PRI

Por Redacción / El Independiente

a tarde de este viernes 19 de julio en su cuenta de X, el actual dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno indicó que fue autorizada su participación en el proceso interno de renovación de la dirigencia del PRI. En su mensaje, Moreno agradeció a la Comisión Política Permanente del Revolucionario Institucional permitirle participar en el proceso:

**Foto: Archivo Cuartoscuro** 

"Agradezco a la Comisión Política Permanente su autorización para participar en el proceso interno de renovación de la dirigencia de nuestro partido para el período 2024-2028. Lo hacemos convencidos de que el PRI nos necesita a todos listos, unidos y comprometidos para seguir avanzando en la construcción de un partido firme, sólido y opositor, que sin temor a nada lo dé todo para luchar y defender a México. ¡Vamos con todo, será por el bien del priismo!"

## LA POLÉMICA POR LA BÚSQUEDA DE REELECCIÓN DE ALITO MORENO

En su XXIV Asamblea Nacional, el PRI aprobó una reforma significativa a sus estatutos, permitiendo la reelección de los titulares de la Presidencia y Secretaría General hasta en tres ocasiones, tanto a nivel nacional como local. Sin embargo, esta decisión ha generado controversia y enfrentamientos legales por parte de exdirigentes del partido.

#### LOS INCONFORMES

El pasado viernes 11 de julio, el PRI publicó la convocatoria para elegir la presidencia y secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional para el periodo 2024-2028.

En esta convocatoria se establece que los actuales titulares de esos cargos pueden participar para reelegirse, aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha aprobado los cambios estatutarios realizados el 7 de julio.

A la fecha, al menos seis recursos de impugnación se han interpuesto contra el proceso de reforma estatutaria y la convocatoria para renovar la dirigencia nacional del PRI.

Dos de esos recursos los presentaron expresidentes del partido, entre ellos, Enrique Ochoa, Pedro Joaquín Coldwell, Dulce María Sauri, con el apoyo de Manlio Fabio Beltrones, además de la impugnación de Fernando Lerdo de Tejada, exvocero presidencial.

En días recientes, Dulce María Sauri Riancho, expresidenta del CEN del PRI, externó su confianza en que las autoridades electorales, tanto del Instituto Nacional Electoral (INE) como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revertirán la intención reeleccionista de Alejandro Moreno, «a quien se le queman las habas por encabezar otros ocho años al PRI».

#### ALITO LLAMA A DEFENDER INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL Y A LA SCJN

Por otro lado, Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)

del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió que la independencia judicial es un pilar esencial de la democracia, por lo que "cualquier intento por debilitarla debe ser rechazado inmediatamente".

Reiteró su rechazo a la iniciativa de reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente AMLO y aseguró que detrás de la propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación planteada por el gobierno de Morena hay una intención de control político, más que un verdadero interés por la justicia.

Por lo anterior, puntualizó que los ciudadanos y los actores políticos deben permanecer vigilantes y exigir que la reforma verdaderamente fortalezca, y no debilite, la capacidad del Poder Judicial para impartir justicia de manera imparcial y efectiva. Al exponer sus puntos de vista en torno a la propuesta impulsada por Morena y sus aliados, el Presidente Alejandro Moreno manifestó que la modificación de los procesos de nombramiento de jueces, magistrados y ministros podría permitir al Ejecutivo tener un mayor control sobre el Poder Judicial, eligiendo a personas leales al gobierno, en vez de profesionales imparciales y competentes.

En ese sentido, sostuvo que politizar al Poder Judicial facilita la protección de intereses criminales, especialmente en regiones donde la delincuencia tiene una fuerte influencia. "Esto es una grave amenaza para el Estado mexicano", argumentó.

Con información de Apro, AMEXI y Agencias.



Foto: X / @alitomorenoc



# **DÍAS FINALES**

Por Armando Reyes Vigueras

n los días finales del sexenio, reaparece un actor político que ha provocado debates y problemas luego de cada frase que pronuncia. Hablamos de Donald Trump, quien con su discurso en Michigan ha vuelto a provocar preocupación en el actual gobierno y en el que vendrá.

No sólo son sus amenazas de que podría aplicar aranceles, las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales o tratar de sacar empresas de México –como las automotrices—con el impacto en el empleo que esto significa, sino que se convertirá en una amenaza permanente que provocará que la nueva administración tenga que perder tiempo en responder o planear acciones para contenerlo.

Por lo pronto, luego de sus declaraciones, la virtual presidenta electa le contestó en redes sociales: "Lamento el lenguaje soez del expresidente Trump y desde luego discrepo de su opinión sobre @m\_ebrard Para mí es uno de los mejores servidores públicos de México y será un gran secretario de economía de nuestro país, que nadie debe olvidar, es libre y soberano".

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo había advertido que el T-MEC se renegociaría en condiciones de igualdad con los socios comerciales de Norteamérica y que no habrá subordinación.

En coincidencia, en un acto en San Luis Potosí al que asistieron Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard, Raquel Buenrostro y Rogelio Ramírez de la O, todos funcionarios del próximo gabinete, el presidente López Obrador se refiriera de manera muy elogiosa a la trayectoria de quien será el próximo secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente.

#### **APUNTES ELECTORALES**

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que, finalmente, no habrá recuento total de los votos en la alcaldía Cuauhtémoc, en la capital del país, ordenando que sólo se haga en 26 casillas en donde los votos nulos son más que la diferencia entre el ganador y el segundo lugar, en 15 casillas que no contó con documentación electoral que generara certeza y en 41 casillas donde existe errores en rubros de las actas. La candidata ganadora, Alessandra Rojo de la Vega, compartió un video en redes sociales

en el que asegura que es la quinta ocasión en que ganan a Morena la demarcación.

De nueva cuenta, el TEPJF volvió a señalar violaciones a la ley electoral por parte del presidente López Obrador, en específico con las conferencias de prensa mañaneras del 6, 7, 8 y 9 de febrero pasado, además de declaraciones en el periodo de intercampaña y por la difusión de videos que buscaron influir en la opinión pública.

Curiosa historia la de la actual senadora Nancy de la Sierra Arámburo, quien en 2018 renunció al PRI para ser postulada como candidata al senado por el PT, pero ya en la actual legislatura renunció a ese partido para regresar al tricolor, del que ahora vuelve a renunciar por la intención de Alito Moreno de reelegirse.





Foto / X @Claudiashein

# **SACACORCHOS**

- Aún no toman posesión y los miembros del nuevo gabinete y la futura presidenta ya tienen motivos para arrepentirse, en especial por las recientes declaraciones de Donald Trump.
- Dejen de lado las burlas de Trump, la amenaza velada está detrás de su discurso, que volverá a amenazar con imponer aranceles a diestra y siniestra, no es un tema menor que deba ser desestimado.
- Además, está el riesgo de una deportación masiva y provocar que algunas empresas automotrices de EU y muchas más de otros países tengan que abrir fábricas en la Unión Americana, sacándolas de México, algo que provocaría pérdida de empleos acá.
- Así que, de ganar Trump, por la dependencia que tenemos de nuestro vecino del norte, va a ser un dolor de muelas tener que lidiar con una administración estadounidense tan cargada de aislacionismo y xenofobia.
- Ya se respondió en redes sociales a las bravuconadas del candidato republicano, pero ya en el ejercicio de gobierno, si gana Trump en noviembre, habrá que ver si la nueva administración de Sheinbaum sigue firme en reclamar o tendrá que ceder.

# **BRÚJULA PÚBLICA**

# SISTEMAS Y SUBSISTEMAS

Por Rodolfo Aceves Jiménez\*

I desempeño de la administración pública se encuentra en las funciones de Estado que se desprenden de la Constitución y que descansan en una estructura que cuenta con sistemas, subsistemas, métodos y procesos, con el fin de llevar a buen término las funciones de gobierno que realiza la admi-

nistración pública.
Ejemplo de ello lo constituye la función de la hacienda pública que, como función de Estado, descansa en las funciones de gobierno de presupuestación, fiscaliza-

ción y tributación.

Tanto las funciones de Estado y sus funciones de gobierno se encuentran en sincronía con la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto de Egresos

Sin embargo, no todas las estructuras de las funciones de Estado funcionan de manera sincronizada al mensaje político que se

envía o a su propia estructura, sobre todo cuando existen presiones ajenas, como las políticas, económicas o sociales de sus actores que colisionan con los procesos que se desprenden de sistemas y subsistemas y que podrían revelar la fragilidad de las estructuras y sistemas en que descansan las funciones de Estado.

Todas las materias cuentan con sistemas

Es posible que uno de los errores de la cuarta transformación lo constituya, que el trabajo de gobierno está montado sobre las estructuras y sistemas que dejaron los gobiernos anteriores a los que menosprecia el Ejecutivo

Federal por distintas razones

o subsistemas y que, en otras palabras, se refiere a los procesos, métodos y procedimientos para proporcionar servicios públicos o desahogar los asuntos que los gobernados le presenten a la autoridad.

Es posible que uno de los errores de la cuarta transformación lo constituya, que el trabajo de gobierno está montado sobre las estructuras y sistemas

que dejaron los gobiernos anteriores a los que menosprecia el Ejecutivo Federal por distintas razones. Los cambios y modificaciones que ha hecho a la administración pública no modifican estructuras, sistemas, procesos o métodos, de tal forma que persisten vicios, nichos y malas prácticas que impiden el buen desarrollo de la transformación a la que aspira su proyecto de gobierno, aunque para su mensaje político le conviene que persistan estas deficiencias para tener a quién culpar.

Por ejemplo, haber suprimido el sistema de compras de medicamentos en el sector salud con el argumento de corrupción, no fue lo más idóneo, debido a que careció de un sistema complementario que habría de substituir las compras de medicamentos en el sector público y muy posiblemente esta sea la causa de la carencia de medicamentos. Posteriormente la megafarmacia que vino a substituir la falta de medicamentos, no es proyecto triunfador.

Hoy los sistemas y subsistemas de todas las materias de la administración pública parece que se encuentran desfazados, por lo que se abre una ventana de oportunidad para corregir lo necesario a fin de hacer coincidir las normas con los procesos y métodos que son parte de los sistemas y subsistemas y hacer eficiente la prestación de cualquier servicio público.

Entre todo esto se encuentra la ciudadanía, confundida por la diversidad de mensajes en la narrativa gubernamental y que podría ser la víctima de la deficiencia en el desempeño de algunos servidores públicos o los sistemas y subsistemas que proveen.

\*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com X: @racevesj





La megafarmacia que vino a substituir la falta de medicamentos, no es proyecto triunfador. (Foto Cuartoscuro)

#### RUMORES Y FALSEDADES DE LA DEA EN LA INVESTIGACIÓN DE TIM GOLDEN Y PROPÚBLICA, CONTRA AMLO, EN 2006 Y 2010

Por Redacción / El Independiente

on base en rumores y dichos de distintas personas y con una supuesta información de la DEA del 2006, sin rigor periodístico, ProPublica dio a conocer un reportaje en el que acusa nuevamente al presidente Andrés Manuel López Orador de tener vínculos con el narcotráfico.

El reportaje, escrito por Tim Golden relata que, en el verano de 2010, mientras los agentes estadounidenses investigaban las acusaciones de que una poderosa mafia del narcotráfico había invertido dinero en la política mexicana, los investigadores apuntaron directamente al presidente AMLO.

De acuerdo con ProPublica, los documentos en su poder muestran cómo la DEA se arriesgó a provocar un escándalo político para intentar penetrar la campaña de López Obrador, sin embargo, la investigación de 2010 no encontró pruebas de su participación en donaciones a los cárteles antes de que fuera clausurada.

Asimismo, según documentos confidenciales del gobierno obtenidos por ProPublica, la DEA arriesgó conscientemente un furor político al intentar penetrar la organización de campaña de López Obrador antes de que los mexicanos pudieran elegir un

gobierno que pudiera estar en deuda con los narcotraficantes.

#### EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LOS ESTADOUNIDENSES ERA LÓPEZ OBRADOR

Desde el principio, indican los documentos en poder de ProPublica, el objetivo principal de los estadounidenses era López Obrador, entonces líder del PRD y favorito en la carrera presidencial de 2012.

"Si esta investigación arroja la evidencia sugerida por los múltiples testigos colaboradores, la DEA buscará acusar a AMLO y a miembros de su personal y partido político", afirma un documento del Departamento de Justicia, refiriéndose a López Obrador por sus iniciales.

"Por lo tanto, esta investigación podría afectar en última instancia a quién se postula a la presidencia por el partido PRD". La posible acusación del candidato en Estados Unidos agrega secamente el documento, "seguramente generaría atención mediática".

El reportaje señala que los investigadores tuvieron un éxito notable al principio, al cooptar a un agente de campaña de nivel medio para que actuara como un topo de la DEA dentro del equipo político de López Obrador. Luego elaboraron un audaz plan para una operación encubierta en la que un agente en-

cubierto ofrecería a la campaña millones de dólares a cambio de protección futura, según muestran los documentos.

Pero ese plan nunca se llevó a cabo. La investigación fue clausurada por altos funcionarios del Departamento de Justicia a fines de 2011, cuando el fiscal general, Eric Holder, fue duramente criticado políticamente por el fracaso de otra operación encubierta en México, un esfuerzo de rastreo de armas conocido como el caso "Rápido y Furioso".

Esa decisión puso fin efectivamente al escrutinio de las autoridades estadounidenses sobre el asunto, aun cuando la extradición de importantes narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos trajo a los investigadores nuevas acusaciones sobre vínculos del narcotráfico con el aparato político de López Obrador en los años siguientes.

La divulgación de la investigación de la DEA este año por parte de ProPublica y otras dos organizaciones de noticias sacudió las relaciones entre Estados Unidos y México y enfureció a López Obrador, quien negó haber recibido dinero del narcotráfico y lanzó una diatriba de semanas contra la DEA, ProPublica y otros que, según él, estaban conspirando contra él.

"Es que a la DEA ya no le gustan las políticas que estamos aplicando porque somos un país independiente y soberano", dijo López Obrador el mes pasado, en alusión a su repudio a la cooperación a

El portavoz del presidente, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que López Obrador no respondería a preguntas sobre "acusaciones falsas" relacionadas con la campaña de 2006. Pero en una carta, dijo que el presidente quería respuestas a sus propias preguntas sobre las fuentes y los motivos de ProPublica para informar sobre la investigación de la DEA. "Sus informes han dañado la imagen del gobierno y del presidente de México", agregó la carta.

Los funcionarios de la administración Biden han buscado apaciguar a López Obrador, en quien confían para contener el flujo de migrantes que intentan llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Si bien no negaron los informes sobre la investigación de la DEA, los funcionarios enfatizaron que esta lleva mucho tiempo cerrada y que el presidente mexicano ya no está bajo investigación.



Fotos: (https://www.dea.gov/es/)

# CÓMO LIDIAR CON LA EVIDENCIA DE CORRUPCIÓN

Sin embargo, las revelaciones volvieron a plantear una pregunta que ha preocupado durante mucho tiempo a los funcionarios estadounidenses que trabajan en México: ¿cómo deberían lidiar con la evidencia de corrupción de alto nivel en un gobierno aliado que está perdiendo terreno constantemente

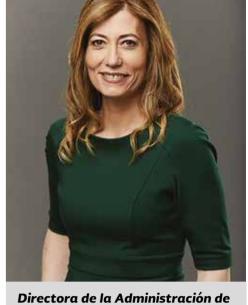

Directora de la Administración de Control de Drogas (DEA), Anne Milgram. Foto: (https://www.dea. gov/es/)

frente a algunos de los criminales más poderosos del mundo?

Los documentos obtenidos por ProPublica, que no habían sido revelados previamente, iluminan cómo los funcionarios estadounidenses inicialmente evaluaron esa cuestión en un momento destacado de su relación policial con México y ayudan a aclarar por qué, después de que los vientos políticos cambiaron, los funcionarios del Departamento de Justicia detuvieron la investigación antes de que los agentes estuvieran cerca de terminar su trabajo.

Los documentos apuntan a algunas incertidumbres del caso, que comenzó con acusaciones de que los traficantes habían canalizado unos 2 millones de dólares a la primera campaña presidencial de López Obrador, en 2006 (López Obrador perdió esa carrera y la de 2012 antes de ser elegido presidente en 2018). Aunque los agentes estadounidenses finalmente corroboraron ese relato con al menos cinco fuentes diferentes, nunca desarrollaron ninguna confirmación de primera mano de que el propio López Obrador aprobara o incluso supiera de las donaciones reportadas, dijeron los funcionarios.

Los funcionarios de la DEA señalaron que el problema de la corrupción oficial era la base del fracaso de México en la lucha contra los narcotraficantes, dijeron las autoridades. Las agencias policiales estadounidenses estaban trabajando por primera vez con un gobierno mexicano que les brindaba un fuerte apoyo, el del presidente Felipe Calderón, un rival acérrimo de López Obrador. Los funcionarios de la DEA sugirieron que podrían discutir su plan con el jefe de inteligencia de Calderón, quien podría informar al presidente sin que otros funcionarios mexicanos se enteraran.

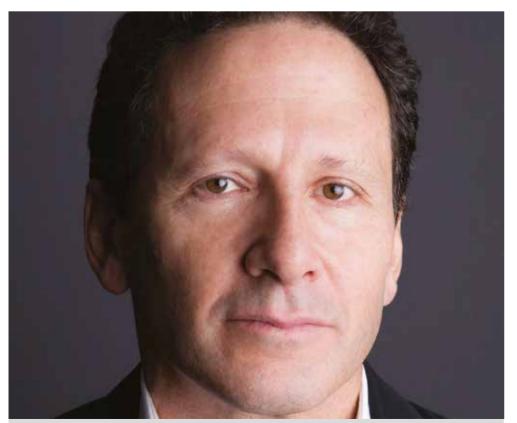

Foto: (https://www.propublica.org/people/tim-golden)



Fotos: (https://www.dea.gov/es/)

La tarea más compleja

para los ya nominados

secretarios de Economía,

Marcelo Ebrard, y Relaciones

Exteriores, Juan Ramon de la

Fuente, tiene en la relación

con Trump, en caso de que

gane, uno de sus mayores

desafíos

## **OPINIÓN**

# TRUMP Y MÉXICO

Por Olga Pellicer/ Proceso

as últimas semanas han sido de enorme turbulencia política en Estados Unidos. Después de haber sobrevivido a un intento de asesinato, Donald Trump fue ungido como candidato del Partido Republicano, el GOP como comúnmente se le conoce; designó a su compañero de fórmula, el joven senador por Ohio, J.D. Vance; dio a conocer la plataforma electoral del partido que inspirará las prioridades a perseguir por el gobierno que tome posesión en enero de 2025.

A su vez, los problemas del Partido Demócrata, donde al momento de escribir estas líneas aún es incierta la candidatura de Biden, auguran pocas posibilidades de ganar a quien hoy se ve como seguro triunfador de las elecciones de noviembre.

Los acontecimientos políticos de Estados Unidos interesan al mundo entero. Mucho podrá cambiar como resultado de las decisiones que tomen los dirigentes de la mayor potencia militar, tecnológica y cultural del mundo.

México es uno de los países más vulnerables ante lo que ahí ocurra. La cercanía geográfica, la intensidad de las relaciones económicas entre los dos países y los 38 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, hacen de ese país el tema fundamental de las relaciones exteriores de México.

Ahora bien, no es la primera vez que México debe lidiar con la presidencia de Donald Trump. Imposible olvidar que el tema central de su campaña en 2016 giró en torno de la propuesta de construir un muro para separarse de México que, además, "lo pagarían los mexicanos".

Tampoco se olvida su opinión tan negativa sobre el entonces TLCAN que, según sus palabras, era el peor tratado del mundo.

Sin embargo, poco después de llegar al poder Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la animosidad se había convertido en buena amistad.

Cabe recordar mítines en los que AMLO preguntaba a la audiencia si debíamos ser amigos de Trump para inducir un entusiasta si de sus seguidores. ¿Volverá a darse un proceso similar?

La plataforma electoral que se dio a conocer mantiene, de manera más insistente que en 2016, un tono profundamente agresivo contra México.

A las acusaciones contra el grado en que Biden propició la entrada de millones de migrantes se suma ahora la amenaza de deportaciones masivas, "como nunca se habían visto en la historia de Estados Unidos".

Otros problemas, como es el del envío de fentanilo desde México, las referencias a los cárteles mexicanos y a la intención de perseguirlos en territorio mexicano confirman tal agresividad.

Desde el punto de vista económico, la plataforma contiene puntos inquietantes para México dado el ánimo proteccionista que inspira la propuesta de devolver a Estados Unidos las actividades de la industria manufacturera que se han ido hacia otros países.

Aunque sin nombrarlo, México se encontraría entre los países más notorios que serían destino de inversiones que el gobierno de Trump está decidido a mantener en territorio estadunidense.

"¿Desaparecerán las esperanzas que había

en México por el efecto positivo que tendrían en nuestro proceso de industrialización el nearshoring?"

Aspecto llamativo de la plataforma es la voluntad de fortalecer la industria petrolera, dejando de lado cualquier compromiso con las energías alternativas.

En la mirada trumpista el tema del cambio climático y sus te-

rribles consecuencias no existe.

Ningún punto de su plataforma toma en cuenta el problema de la emisión de gases de efecto invernadero y la necesidad de disminuirlos. El gobierno de Trump se propone perforar tantos nuevos pozos de petróleo como sea posible.

Los señalamientos anteriores nos llevan a ver con incertidumbre el rumbo que seguirá la relación México-Estados Unidos a partir de enero próximo.



La posición de la futura presidenta Claudia Sheinbaum es menos favorable a la que encontró su antecesor cuando llegó al poder.

En primer lugar, el fenómeno de la migración ha adquirido proporciones más alarmantes. Se ha convertido en un fenómeno global en el que se han incorpora-

> do grupos de otras nacionalidades e incluso de otros continentes que buscan llegar por México a Estados Unidos.

> El "quédate en México" que se impuso en 2018, aceptado por el entonces canciller, Marcelo Ebrard, significa en 2025 un problema más insoluble y destructivo para México.

"Por otra parte, la revisión del T-MEC, prevista para 2026, representará una tarea más cuesta arriba que en los años del primer gobierno de Trump. En aquel entonces, la dupla formada por Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo logró mantener el TLCAN, convertirlo en T-MEC y presentarlo, casi totalmente resuelto, cuando AMLO llegó al poder".

Para entonces, teniendo como principal interlocutor por la parte estadunidense al yerno de Trump, Jared Kushner, se había



actualizado el TLCAN incorporando, entre otros puntos, cláusulas laborales que interesaban a los sindicatos estadunidenses y resultaban convenientes para México.

Un punto que incorporó el enviado de AMLO en el último tramo de las negociaciones fue el relativo a la independencia de México para conducir su política energética.

Ello no impidió, sin embargo, que quedaran bien establecidos principios relacionados con el trato no discriminatorio a empresas privadas, nacionales o extranjeras, que participaran en la producción de energía.

La tarea más compleja para los ya nominados secretarios de Economía, Marcelo Ebrard, y Relaciones Exteriores, Juan Ramon de la Fuente, tiene en la relación con Trump, en caso de que gane, uno de sus mayores desafíos. Los preparativos para dialogar con su equipo y encontrar las propuestas de convivencia y cooperación que sean posibles deberán comenzar a la brevedad.

Lo primero será identificar los problemas más difíciles, imaginar propuestas que puedan ser aceptables para ambas partes y convencer a las audiencias de ambos países que hay mucho que ganar en una convivencia pacífica y amistosa entre países vecinos.

La situación caótica y peligrosa que puede desencadenar Trump en el mundo y al interior de Estados Unidos son problemas en los que México tiene pocas posibilidades de intervenir.



Foto: Cuartoscuro



Foto: Cuartoscuro

#### OFICIO DE PAPEL

# LOS OPERATIVOS DEL TESORO DE EU EN CONTRA DEL CJNG

Por Miguel Badillo

na vez más el Departamento del Tesoro, igual como lo han hecho otros órganos de inteligencia y policiales de Estados Unidos, aplica leyes extraterritoriales y se mete en asuntos internos de México, como ahora que identificó y sancionó de manera unilateral a tres contadores y cuatro empresas mexicanas por estar supuestamente vinculadas, directa o indirectamente, con uno de los grupos criminales con mayor poder en el país, como es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual se ha involucrado a través de personas físicas y morales con fraudes a turistas extranjeros y nacionales en la renta de inmuebles de tiempo compartido.

Mediante el espionaje en México, el Tesoro estadounidense obtiene información sobre dichas operaciones; sin embargo, primero debe compartir la investigación con las autoridades mexicanas para que se actúe también aquí en el país en contra de ese grupo delincuencial, que es uno de los más peligrosos, y no hacer espionaje unilateral que vulnera la soberanía y la autonomía del país. Por su parte el gobierno mexicano tiene la obligación de actuar en contra de esas empresas fachada y personas acusadas por Estados Unidos de estar involucradas con el crimen organizado en fraudes y lavado de dinero y procesarlas penalmente.

Dicha información dada a conocer por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) apunta a los contadores mexicanos Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez; así como cuatro empresas: Constructora Sandgris, S de RL de CV, que supuestamente se dedica al comercio por mayoreo y que está vinculada con Griselda Arredondo; Pacific Axis Real Estate, SA de CV; y Realty & Maintenance BJ, SA de CV, ambas, vinculadas con Xeyda Foubert; finalmente Bona Fide Consultores FS SAS, una firma de contabilidad vinculada con Emiliano Sánchez. Todas esas empresas tienen residencia en Puerto Vallarta, Jalisco, municipio considerado como uno de los principales centros estratégicos de operación del CJNG.

Con la diversificación de la industria de los cárteles de la droga, éstos participan ahora en estas redes de extorsión y fraudes con la renta de inmuebles para hospedaje en pagos directos por dicho servicio, que en la última década ha cobrado una relevancia económica importante en todo el mundo, pues se concentra en los principales destinos turísticos, y las víctimas son principalmente personas extranjeras.

El Departamento del Tesoro explicó que se trata de estafas telefónicas en que incurren miembros de esa organización criminal, liderada por Nemesio Oseguera, conocido como El Mencho, El Gallero o El Señor de los Gallos, y cuya práctica quedó al descubierto en mayo de 2023, cuando ocho jóvenes trabajadores de un call center fueron secuestrados y asesinados en Zapopan, Jalisco, y según las primeras indagatorias dicho negocio era operado por ese cártel.

El Tesoro reportó así el hecho: "operan centros de llamadas en México con estafadores que se hacen pasar por corredores, abogados o representantes de ventas de tiempo compartido de terceros con sede en Estados Unidos; los estafadores apuntan y defraudan a los propietarios estadouniden-

ses de tiempo compartido en México a través de complejos y a menudo largos esquemas de telemercadeo, suplantando identidades y pidiendo anticipos de honorarios, incluyendo salida de tiempo compartido, alquiler y estafas de inversión".

Al citar investigaciones de la agencia policial FBI, el Tesoro detalló que aproximadamente 6 mil víctimas estadunidenses informaron haber perdido casi 300 millones de dólares entre 2019 y 2023, debido a esos esquemas de fraude en México; sin embargo, es probable que esta cifra subestima las pérdidas totales, ya que el FBI cree que la gran mayoría de las víctimas no denuncian la estafa debido al miedo y la vergüenza.

#### MÉXICO Y EU EN OPERATIVO CÓDIGO NEGRO CONTRA CJNG

Identificado el CJNG como el principal grupo criminal relacionado con el tráfico de fentanilo hacía el país vecino, lo cual motivó que los presidentes de ambas naciones, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, acordaran en reuniones priva-

das realizadas desde 2022, instrumentar una operación denominada Código Negro en contra de dicho grupo criminal, para tratar de reducir la violencia que genera en territorio nacional y frenar el flujo de fentanilo al vecino país del norte.

El presidente mexicano ha ordenado que en estas operaciones intervengan los elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, con objetivo de desmantelar totalmente al grupo cri-

minal, lo cual hasta ahora no ha sido posible a pesar de los múltiples operativos llevados a cabo.

Clasificado por los órganos de seguridad nacional y las fuerzas armadas de México y de Estados Unidos como la segunda organización criminal más poderosa en el país, el CJNG se caracteriza por su capacidad organizativa para el tráfico de drogas, asesinatos, secuestros y robo de combustibles, además de que es considerado extremadamente violento y una seria amenaza para el Estado mexicano.

Con ese antecedente, los presidentes de México y de Estados Unidos han dialogado en varias ocasiones sobre las causas y los efectos de las operaciones del crimen organizado en los dos países, por lo que el gobierno mexicano decidió aplicar un Código Negro principalmente en el norte del país, con el apoyo del gobierno estadunidense para tratar de desmantelar a dicho cártel que tiene sus centros de operación principalmente en Jalisco y Nayarit, concretamente en las ciudades de Guadalajara, Zapopan y Bahía de Banderas.

En paralelo al combate al CJNG, el gobierno mexicano ha insistido en las negociaciones con funcionarios estadounidenses para que se frene el tráfico de armas a México, pues mientras esto continúe el poder bélico de los cárteles de la droga seguirá en aumento.

# \$10,000,000.00 USD

FOR INFORMATION LEADING TO THE ARREST OF:







Nemesio Ruben Oseguera Cervantes "El MENCHO"

Foto: DEA

Identificado el CJNG como

el principal grupo criminal

relacionado con el tráfico

de fentanilo hacía el país

vecino, lo cual motivó que

los presidentes de ambas

naciones, Andrés Manuel

López Obrador y Joe Biden,

acordaran en reuniones

privadas realizadas desde

2022, instrumentar una

operación denominada

Código Negro en contra de

dicho grupo criminal

#### **EL LIBRO A LA MITAD DEL CAMINO**

En su libro A la mitad del camino, el presidente apunta sobre el crimen organizado en México: "Las bandas de ahora y los principales jefes vienen del periodo neoliberal o neoporfirista, es decir de las últimas cuatro décadas". Del Cártel Jalisco Nueva Genera-

ción señala que "éste creció en el gobierno de Felipe Calderón".

López Obrador incluso narra en su libro una conversación que sostuvo con Enrique Peña Nieto: "Todavía recuerdo cuando de manera sincera el presidente Peña, cuando yo ya era presidente electo y estaba a punto de reemplazarlo, me comentó que no había podido resolver el problema de la violencia: la Marina le había cumplido deteniendo a Joaquín Guzmán Loera, pero el Ejército no había podido apre-

hender a Nemesio Oseguera Cervantes, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación.

"Ante esta confesión guardé silencio, pero me quedé pensando que no debía ser esa nuestra estrategia principal; desde luego sí se podía capturar a capos, se haría, pero no serviría de mucho porque si no se atendía el origen del problema, pronto surgirían otros y otros".

#### EL CJNG SEGÚN LA DEA

Son varios los operativos en donde el actual gobierno federal ha actuado en contra del CJNG a petición del gobierno estadunidense: como el del 2 de junio de 2020, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó el operativo Agave Azul, mediante el cual bloqueó cuentas de 1 mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos ligados a ese cártel, a solicitud de EU.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) considera al cártel de El Mencho como una de las organizaciones más poderosas y de más rápido crecimiento en México y Estados Unidos. En un informe de la National Drug Threat Assessment -desclasificado por la DEA a inicios de 2020- refiere que ese grupo criminal contrabandea drogas ilícitas en Estados Unidos, accediendo a varios corredores de tráfico, como Tijuana, Juárez y Nuevo Laredo.

Además de su rápida expansión en actividades de narcotráfico, la DEA señala que este cártel "se caracteriza por la disposición a participar en confrontaciones violentas con el gobierno mexicano, fuerzas de seguridad y cárteles rivales". Como la mayoría



Foto: Tomada del sitio https://home.treasury.gov



Foto: DEA

de los principales grupos criminales mexicanos, el CJNG es una organización que fabrica y distribuye grandes cantidades de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo. Y tiene presencia en al menos 24 de los 32 estados de la República Mexicana.

En Estados Unidos, esta organización criminal distribuye drogas en Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Atlanta, en donde ha provocado la muerte de miles de estadounidenses consumidores. Para la DEA dicho grupo criminal es la segunda organización con más influencia en el país vecino, apenas por debajo del Cártel de Sinaloa, porque tiene actividades dispersas en territorio estadounidense, con mayores concentraciones en zonas con grandes mercados de heroína y fentanilo.

Son los cárteles de Sinaloa y el JNG los que controlan el corredor de tráfico ilegal Tijuana-San Diego; en Miami son, además de esos dos, los resabios del cártel de los Beltrán Leyva, los tres grupos que transportan y distribuyen grandes cantidades de cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo.

En Michigan y Ohio, son los grupos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación los cárteles que suministran a pandillas violentas cocaína, heroína y metanfetamina, con mayor frecuencia por correo, tractocamiones y automóviles camuflados. Estos cárteles están fuertemente armados, son violentos y generalmente trafican varias drogas como marihuana, cocaína, heroína, fentanilo y medicamentos recetados. Esas pandillas locales a las que se han aliado están desestructuradas, desorganizadas y no afiliadas con

pandillas regionales o nacionales como MS-13, Bloods o Crips. Para la DEA, los cárteles mexicanos siguen siendo la mayor amenaza criminal en materia de drogas que enfrenta Estados Unidos, pues ningún otro grupo de otra nacionalidad está posicionado actualmente para desafiarlos.

#### CÁRTELES MEXICANOS LAVAN 25 MIL MILLONES DE DÓLARES AL AÑO

Grupos del narcotráfico en México, principalmente los cárteles JNG y Sinaloa, blanquean al año unos 25 mil millones de dólares a través de bitcoins, según el Informe Mundial 2021 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de Naciones Unidas. Para no superar el umbral de las operaciones bancarias que provocan alarmas, los cárteles y grupos delictivos suelen dividir el dinero ilícito en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias, una técnica conocida en inglés como smurfing ("atomización").

Luego utilizaron esas cuentas para hacer una serie de compras en línea de pequeñas cantidades de bitcoin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus asociados en otras partes del mundo.

Los flujos financieros ilícitos relacionados con el tráfico de drogas amenazan al desarrollo y la seguridad, el desarrollo político, económico y social, y la seguridad de países, mediante corrupción, soborno, delincuencia organizada y la desigualdad, así como desviación de recursos e ingresos, incluso tributarios.





Foto: Especial

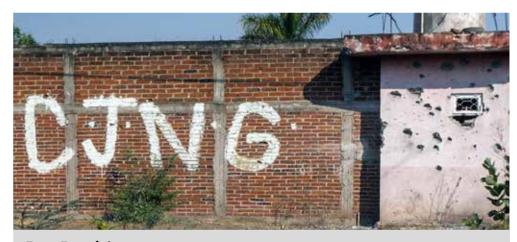

Foto: Especial



**Foto: DEA** 



Foto: DEA



# PERDIÓ MONREAL PODER POLÍTICO EN CUAUHTÉMOC

Por Luis Carlos Silva

Perdió la batalla política y legal, el senador morenista Ricardo Monreal en su intento por ganar la alcaldía Cuauhtémoc, -su anterior feudo-en favor del partido oficial, que el pasado 2 de junio ganó 11 alcaldías, excepto los grandes bastiones de Cuajimalpa y Cuauhtémoc que fueron para la oposición señalan analistas y politólogos.

"No le alcanzó a Monreal Ávila ganar la alcaldía Cuauhtémoc para su hija Caty Monreal, porque sus opositores supieron ganar territorios y de esta forma arrebatarle esta la más importante de las 16 alcaldías de la CDMX, donde se asientan el Poder Legislativo local, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la República", asintió el politólogo Ulises Hernández Esquivel.

Recordó como ante de las elecciones del pasado 2 de junio, Monreal Ávila apadrinó a su hija para que esta lograra ganarle a Alessandra Rojo de la Vega esta de las alcaldías más fuertes políticamente hablando y que ahora está en manos de la oposición.

Según el recuento de votos del Instituto Electoral de la CDMX, Rojo de la Vega ganó por más de 11 mil votos a Caty Monreal en las urnas, lo cual representó una fuerte afrenta para los morenistas de esa alcaldía capitalina.

Cabe destacar que esta revisión se llevó a cabo en los distritos electorales 9 y 12 que conforman a la alcaldía Cuauhtémoc no tuvo sorpresas, a pesar de la impugnación en tribunales hecha por los morenistas, lo cual al final no tuvo una gran repercusión.

Trascendió que Rojo de la Vega recibió más votos en el Distrito Electoral 12 donde se encuentran las colonias Roma Norte, Roma Sur, Condesa, Hipódromo y que comprende también las colonias Doctores, Centro y Obrera.

Otras voces argumentaron que Monreal Ávila no solo ya no tiene el mismo poder que hace 5 o 8 años, sino que ahora quedó evidenciado que la gente ya no ve a Morena como una opción local de gobierno en zonas que alguna ocasión fueron 100% guindas, hoy simplemente dejaron de ser esa opción política.

Fuente: Politólogos y analistas de la UNAM.



Foto: Archivo Cuartoscuro



Foto X: @PabloVazC (Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México)

## ASESINAN EN COACALCO AL JEFE DE OPERACIONES ESPECIALES DE LA SSC DE LA CDMX

PRO.- El secretario de la SSC (Secretaría de Seguridad Ciudadana) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, confirmó que Milton Morales Figueroa, jefe de operaciones especiales de la institución, falleció en un ataque armado perpetrado en Coacalco de Berriozábal, Estado de México, México.

A través de su cuenta de X, el funcionario afirmó que no habrá impunidad en este caso y aprovechó para enviar sus condolencias a sus familiares.

"Lamento informar que, derivado de un cobarde ataque ocurrido en #Coacalco, Estado de México, mi compañero y amigo Comisario Jefe Milton Morales Figueroa perdió la vida. En este, como en otros casos que atendemos en la @ SSC\_CDMX, no habrá impunidad; trabajaremos en coordinación con la @FiscaliaEdomex y la @ SS\_Edomex para identificar, detener y presentar ante la justicia a los responsables.

"A su familia, les envío un abrazo fraterno y solidario, sepan que cuentan con nosotros en esta Secretaría y que no descansaremos hasta detener a los agresores. No daremos un paso atrás; redoblaremos esfuerzos en nuestra lucha por la paz y la seguridad" escribió. De acuerdo con la información difundida por la propia secretaría el ataque ocurrió en la mañana de este domingo. El mando policial se encontraba fuera de servicio, una persona se aproximó, le disparó en la cabeza y esto fue lo que le provocó la muerte y huyó del lugar.

Al lugar llegaron paramédicos pero el hombre de 40 años ya no tenía signos vitales, por lo que el área fue acordonada y se dio vista al ministerio público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para iniciar las diligencias de investigación correspondientes.

"Esta Secretaría condena la agresión perpetrada en contra del Comisario Jefe, ya realiza las investigaciones pertinentes y colaborará con las autoridades ministeriales del Estado de México para la identificación del probable responsable", señaló la dependencia.

"Trabajaremos en coordinación con los operadores de los Centros C2 y C5 de la Ciudad y el Estado de México, para detener al o los responsables de este cobarde ataque". Añadió que la institución se une a la pena que embarga a familiares y amigos de Morales Figueroa a quienes envió un abrazo solidario.



Foto: Cuartoscuro

# **BRUGADA PLANTEA EVALUACIONES** PERIÓDICAS A GOBERNANTES

Por Guillermo Juárez / CDMX Magacín

urante el Foro "Gobiernos Locales de la Transformación", la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, se pronunció por realizar evaluaciones periódicas del desempeño del Gobierno central y Alcaldías para mejorar y lograr un verdadero impacto en el bienestar ciudadano de manera destacada en temas como seguridad, agua y servicios públicos.

"Vamos a ir con todo, a tratar de que ese bono democrático que tenemos no se nos acabe en los primeros días, sino al contrario podamos echarlo a andar y hacer que desde los primeros días haya resultados", expresó Brugada Molina.

Convocó a los alcaldes, así como a los diputados electos a realizar diagnósticos sobre sus demarcaciones y distritos para que a partir de que asuman el cargo atiendan de forma expedita las necesidades de la población.

Adelantó que trabajará en la descentralización de la administración local para hacer eficientes las acciones de gobierno en las 16 demarcaciones territoriales de la capital.

Puntualizó que, en el caso delos alcaldes electos del "movimiento transformador", es decir, del partido Morena, podrán intercambiar experiencias y procesos de gobierno en beneficio de la ciudadanía.

Pidió a las autoridades electas prepararse para hacer un "buen Gobierno y no fallarle a la ciudadanía" que dijo, el pasado 2 de junio votó por la continuidad de la transformación en la capital del país.

tener un proyecto y podamos echarlo a andar en estos tres años, que nos permita que la población vea y palpe la transformación, eso es fundamental", expuso.

Remarcó que en su Gobierno se priorizará el tema del agua, los servicios públicos, el bienestar y la recuperación del espacio público a través de las Utopías (Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía Social), con enfoque de cuidados, así como la seguridad.

#### **SEGURIDAD EN LA CDMX**

Brugada exhortó a los alcaldes electos a crear su gabinete de seguridad para trabajar en conjunto con el go-

"El gabinete de seguridad nos permite coordinarnos y garantiza que llevemos muy claro cómo vamos en el tema, y es meterse a fondo, porque si asistimos a un gabinete de seguridad para sólo escuchar cuántos robos, cuántos homicidios, no tiene caso", dijo.

"Tenemos que meternos durísimo para coadyuvar en el tema de seguridad y se tiene que definir muy claro qué se tiene que hacer en los gabinetes de seguridad", destacó.

Durante el foro se llevaron a cabo las siguientes mesas de trabajo: Las alcaldías de la Ciudad de México, Ámbito Jurídico, Ética Pública en los Gobiernos Locales de la 4T, Proyecto de Gobierno y Políticas Públicas para la Transformación, Ejercicio del Presupuesto para la Transformación.

Asimismo, la exalcaldesa de Iztapalapa pidió a las autoridades electas no perder su "vocación de izquierda" y respetar las reglas, los valores y principios de la llamada

# "En tres años tenemos que hacer un Gobierno transformador y guía. Yo quiero convocarlos a que podamos Cuarta Transformación. GOBIERNOS LOCALES DE LA TRANSFORMACIÓN: ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2024-2027

Foto: X / Brugada

#### **MENSAJE POLÍTICO**



www.cdmx.info

## MONREAL NUNCA PIERDE, Y CUANDO PIERDE... ¿LO **DEJARÁN ARREBATAR?**

Por Alejandro Lelo de Larrea

urante seis semanas, sin pruebas contundentes, la candidata perdedora en la Alcaldía Cuauhtémoc, Catalina Monreal, de Morena, ha hecho uso de diversos recursos legales, pero sobre todo leguleyos, con tal de no reconocer el resultado adverso. Por supuesto, ha contado con el respaldo de su padre y jefe político de la familia, el senador Ricardo Monreal, quien hasta presumió que su hija tiene de los mejores abogados. Todos los recursos interpuestos los han perdido. Presentaron otros tres más que, de acuerdo con fuentes del Instituto Nacional Electoral y de Morena mismo, tienen muy remotas posibilidades que avancen, por lo que si las autoridades electorales actúan con apego a la legalidad, no podrán arrebatarle el triunfo a la opositora Alessandra Rojo de la Vega, quien le sacó 12 mil votos de ventaja, el 3.3%.

Los Monreal hasta hoy han hecho mucho ruido y pocas nueces, porque además se ha exhibido el influyentismo del jerarca de la familia con el Tribunal Electoral de la CDMX, lo que le genera un desgaste político adicional.

Ante el doble fracaso en su petición de recontar el total de las casillas de la elección y sólo ganar un recuento parcial de 73 urnas, ahora la estrategia de Monreal fue abrir tres frentes: rebase de tope de gastos de campaña, inequidad mediática y violencia política de género. Este lunes, el INE habrá de analizar y discutir lo del rebase de tope de gastos de campaña, acusación que me afirman en el organismo, no tiene sustento alguno, por lo que si se conducen con apego a la legalidad, se los van a rechazar de manera contundente. El otro recurso, el de "inequidad mediática", suena irrisorio, porque lo sustentan en que los medios de comunicación publicaron muchas más notas de Alessandra Rojo de la Vega que de Catalina Monreal, por el atentado que hubo contra la opositora. O sea, que los medios, los periodistas no debimos difundir una noticia criminal y sus secuelas, porque íbamos a generar tal desigualdad. La acusación raya en un ataque a la libertad de prensa.

El último de los recursos desesperados es el de la violencia política en razón de género. Morena quiere argumentar que durante la campaña Rojo de la Vega habló del "monrealato", y que fue una forma de agredirla como si no tuviera carrera política propia. Pareciera que la referencia al "monrealato" no es por su condición de mujer, sino es una forma de ilustrar que forma parte de una familia política cuyo jerarca es cacique en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde también en su momento impuso como su sucesor a Néstor Núñez, en 2018. Con estas tres nuevas acusaciones, Catalina Monreal se arriesga mucho, porque podría perder nueve veces consecutivas el proceso electoral en la Cuauhtémoc. Primero, el conteo rápido la noche de la elección; luego el PREP y en tercer lugar el cómputo oficial, con todo y un recuento parcial que se dio en Distrito 12, en el que por cierto se reabrieron 126 casillas, y se redujo muy poco la diferencia: Monreal recuperó 14 mil 673 votos y Rojo de la Vega 13 mil 366. Es decir, unos mil 300 votos se acortó la distancia. Perdió dos resolutivos de recuento total y ahora que van a abrir 73 casillas, con la experiencia anterior, cuando mucho recuperará la morenista 800 votos. Serían seis derrotas. Y si las otras tres que acaba de abrir las pierde, el desgaste político para Ricardo y Catalina sería mayor: no se podrían escapar del juicio social de que los Monreal nunca pierden, y si pierden... ¡buscan arrebatar! Si se resuelve con apego a la Ley, no lo lograrán. Lo veremos.

# **GLORIETA DE COLÓN**

## **ABRE PAN FRENTE CONTRA MAGISTRADO ELECTORAL**

polémica que ha desatado el magistrado Armando Ambriz, pre-

sidente interino del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), por sus resolutivos leguleyos e infundados que han sido revocados o enmendados por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ahora ya van por la destitución del juzgador. El PAN en el Congreso de la CDMX acusa que Ambriz

ntorno a toda orquestó dos resolutivos para un recuento total de votos de la elección para la Alcaldía Cuauhtémoc, por estar sometido a Ricardo Monreal, el jerarca de la familia Monreal, que impulsó como su candidata en esa demarcación a su hija Catalina, quien perdió por 12 mil votos (3.3%) ante la opositora Alessandra Rojo de la Vega. "Armando Ambriz debería renunciar porque sus artimañas y su manera de torcer la ley vulneran el sentido democrático de la Ciudad", expusieron los panistas en un comunicado. Pues sí, Ambriz es parte de lo podrido que está el Poder Judicial, según afirma de manera abstracta el presidente López Obrador y le secundan otros como Monreal, aunque de éste se benefician ellos.

#### SANTILLÁN NUNCA ACLARÓ

Por cierto, ya entrados en el tema de la elección en la Cuauhtémoc y la impugnación de Catalina Monreal por "violencia política en razón de género", no estaría mal que al menos en este tema le pidieran a Eduardo Santillán, representante de Morena ante IECM, que mejor ni se metiera. No hay que olvidar que en una mañanera presidencial en mayo de 2021, Santillán fue acusado ante el presidente López Obrador de presuntos actos de trata de personas, en específico en dos antros de la demarcación Álvaro Obregón. Incluso, le dijeron a AMLO que había dos carpetas de investigación en las que señalaban a Santillán. El mandatario sólo atinó a decir: "Tomo nota". Pero el tema no quedó ahí, porque días después, cuando el debate en su calidad de candidato a Alcalde de Álvaro Obregón, un grupo de feministas mujeres lo increpó y acusó de "proxeneta de la corbata". Santillán nunca ha aclarado el asunto.



Foto: Especial

#### **CONFIDENTE EMEEQUIS**



# EL AYOTZINAPA DE LÓPEZ OBRADOR

l presidente
López Obrador entregó
un prontuario sobre el
caso Ayotzinapa a los
padres de los jóvenes

El presidente López Obrador

entregó un prontuario

sobre el caso Ayotzinapa a

los padres de los jóvenes

desaparecidos, en donde

aprovecha para desmontar

lo que son teorías por

demás disparatadas, pero al

detenerse en ellas las alienta.

Después de todo, sí se sabe

con claridad quién es quién

en los entretelones de esta

historia

desaparecidos.

Novedades no hay muchas, o ninguna de relieve, aunque conviene destacar que en el fondo es un alegato en defensa del Ejército.

Desde su óptica, hay una trama internacional que alienta el desprestigio de esa institución.

Inclusive coloca la detención, provisional, del general Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos, como parte de una estrategia desplegada por la DEA y por intereses en Washington a los que suma a la propia OEA.

El diario La Jornada lo publicó de modo integro, este sábado, adelantando lo que seguramente implicará una discusión entre los conocedores del caso y quienes están involucrados desde cuadrantes diversos.

Tiene razón el presidente López Obrador en que no hay elementos para implicar ni a mandos y mucho menos a tropas en los sucesos delictivos de aquella noche que ha marcado la vida política de México.

Se extraña, sin em-

bargo, una cuota de autocrítica, aunque fuera modesta, porque cuando el titular del poder Ejecutivo era un opositor, alentó la narrativa que ahora condena.

Es más, uno de los ejes de su campaña en 2018 se desarrolló a parir de la crítica respecto a la utilización de las fuerzas armadas en tereas de seguridad pública.

Casi seis años después, el viraje es total e inclusive ya se transita, acaso de modo irreversible en el mediano plazo, a lo que será una visión militarista y muy alejada de los reflejos policiales y de las teorías sobre la seguridad ciudadana.

Y no es que no existiera claridad sobre los responsables de la noche de Iguala, la había, el problema es que esta se desprende la estructura misma de la verdad histórica.

En el fondo, la distancia respecto a lo que concluyó la entonces PGR, se ha reducido al grado de que no hay grandes diferencias y coinciden ahora y antes, en que los responsables de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos fueron policías de Iguala, quienes detuvieron a los muchachos, para entregarlos posteriormente a los sicarios de los Guerreros Unidos, los que procedieron a matarlos y deshacerse de sus cuerpos.

Y en Cocula, porque el propio presidente López Obrador da cuenta de la identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Joshivani Guerrero de la Cruz cuyos restos se encontraron en el paraje de La Carnicería y cuyos estudios se realizaron en la Universidad de Medicina de Innsbruck en Austria.

El presidente López Obrador aprovecha para desmontar lo que son teorías por

demás disparatadas, pero al detenerse en ellas las alienta.

Después de todo, sí se sabe con claridad quién es quién en los entretelones de esta historia.

Sorprende que Alejandro Encinas, quien fue el encargado de investigar lo ocurrido desde una perspectiva más amplia que la ministerial, no haya merecido ni una sola línea.

Un silencio que describe la complejidad del asunto y las lecturas, acaso anta-

gónicas, que se pueden dar desde los distintos salones de Palacio.

En el fondo, la misiva presidencial es un deslinde puntual a las primeras etapas de la indagatoria en su propio gobierno, y por ello recordó que en la FGR se desató una rebelión cuando se dispuso la detención de Jesús Murillo Karam.

Hace patente su enojo con la irresponsabilidad del fiscal Omar Gómez Trejo, quien no hizo nada para impedir que 65 implicados en el caso recobraran la libertad.

Si este es al capítulo final respecto a la indagatoria, podría decirse que faltó el remate, que se hizo imposible, acaso por el enredo político que armaron quienes ahora gobiernan.

Y, como colofón, Murillo Karam sigue sujeto a proceso por pronunciar una frase que lo marcó, la verdad histórica, que tenía que ver con una hipótesis que, hoy por hoy, es la única que mantiene solidez.



Murillo Karam sigue sujeto a proceso por pronunciar una frase que lo marcó, la verdad histórica. (Foto Archivo Cuartoscuro)

## MUERE PRESUNTO LÍDER DEL CÁRTEL DE SINALOA EN AGRESIÓN ARMADO EN CHIHUAHUA

Por Redacción / El Independiente

a Fiscalía General del Estado investiga todo lo relacionado con el ataque armado, ocurrido a las afueras del Centro de Readaptación Social número Uno en el que fallecieron tres personas, entre ellos el presunto líder del Cártel de Sinaloa en la ciudad de Chihuahua, Manuel Villicaña Pacheco, alias "Chuy Largo".

De acuerdo con la información de las autoridades, la agresión armada ocurrió el jueves pasado, justo cuando Manuel Villicaña Pacheco salía del reclusorio de Aquiles Serdán donde permaneció desde agosto del 2023, procesado por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

En el video de una cámara de seguridad, se observa el momento en que Manuel Villicaña Pacheco, sale del reclusorio a bordo de una camioneta de color blanco, cuando le da alcance otra, donde viajaban varios hombres armados, que comienzan a dispararle. Después, la camioneta avanza en círculos hasta caer en un arroyo. Las autoridades identificaron a dos de los tres falle-

cidos, como Manuel Villicaña Pacheco, así como Javier Guillermo.

En el lugar de los hechos fueron localizados 60 casquillos percutidos, cartuchos útiles y cargadores de diversos calibres, además de dos rifles de asalto AR-15 y dos pistolas automáticas.

La Fiscalía de Chihuahua confirmó que el conductor de la camioneta donde viajaba el líder criminal es un policía municipal de la ciudad de Chihuahua activo.

El policía municipal fue identificado como Martín Eduardo "N" quien se encuentra detenido bajo investigación por su participación en los hechos y se dio a conocer la detención de otro hombre, identificado como Luis Fernando "N" acusado de realizar actividades de vigilancia para el crimen organizado.

En tanto, las autoridades intentan identificar a los agresores que huyeron después de privar de la vida a Manuel Villicaña Pacheco, alias Chuy Largo.

En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, Agentes Ministeriales y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

#### ATAQUES VIOLENTOS EN MICHOACÁN DEJA UN SALDO DE CUATRO MUERTOS Y SEIS LESIONADOS

Por Redacción / El Independiente

PRO.- Tres personas murieron y tres más resultaron lesionadas durante un ataque armado perpetrado la noche de este sábado afuera de un depósito de cerveza, en la colonia Santa Cecilia, ubicada al sur de esta capital.

Según versiones preliminares, las víctimas mortales son del sexo masculino, mientras que entre las lesionadas se encuentra al menos una mujer.

Los autores del atentado se trasladaban en un automóvil color blanco, que se aproximó al inmueble localizado en la calle Miguel Lerdo de Tejada y sorpresivamente dispararon contra el grupo de personas y enseguida escaparon.

Tras el reporte de los hechos a la línea de emergencia 911, se presentaron en el lugar de los hechos elementos de diversas corporaciones estatales y federales, así como paramédicos que trasladaron a recibir atención médica a las personas heridas.

Las autoridades no han difundido información oficial sobre el suceso, a la vez que se ignora si fueron detenidos los presuntos responsables del triple asesinato.

Por la tarde de este mismo sábado, en la ciudad de Apatzingán, fue baleado otro grupo de personas que se encontraban jugando en máquinas tragamonedas en una tienda de abarrotes, con un saldo de una persona fallecida y tres más lesionadas.

El negocio se encuentra ubicado en el cruce de las calles Belisario Domínguez y Andrés Almazán, de la colonia Pradera.

Dos de los lesionados fueron trasladados a un hospital a bordo de una ambulancia, mientras que el tercer herido se retiró del lugar por sí mismo, de acuerdo con reportes extraoficiales.

Después de que agentes y peritos de la Fiscalía general del estado (FGE) recolectaron evidencias en la escena del crimen, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) levantaron el cuerpo de la persona fallecida y lo trasladaron a la morgue para los exámenes y estudios correspondientes.



Agentes de la Guardia Civil (Policía Estatal), Guardia Nacional, Policía Ministerial y del Ejército Mexicano, desplegaron un operativo en al menos cinco colonias (vecindarios) del sur de Morelia, sin embargo, hasta ayer domingo no se reportan detenidos. (Foto EFE)

#### ALERTAN QUE BANDAS DEL CRIMEN ORGANIZADO RECLUTAN Y EJECUTAN A CIVILES EN CHIAPAS

PRO.- Bandas del crimen organizado que se disputan la frontera México - Guatemala, tienen, desde el pasado 14 de julio, enfrentamientos en por lo menos 14 municipios de la regiones Sierra y Fronteriza de Chiapas, manteniendo a la población "en riesgo inminente" y reclutamiento de manera forzada a civiles, alertaron organizaciones de derechos humanos de la frontera sur.

"Se está reclutando de manera forzada a personas civiles, por lo menos, de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista y Siltepec, y se han reportado ejecuciones de civiles en Zacualpa, Chicomuselo, los cuales habían sido reclutados forzadamente por parte de integrantes de uno de los grupos armados", dijo en una acción urgente enviada al gobierno federal y estatal, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para todas, todos y todes, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Grupos criminales, con vehículos blindados y hombres que son bases de apoyo, mantienen hasta este domingo por lo menos 26 bloqueos en carreteras y caminos rurales en los municipios de Motozintla, El Porvenir, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria, Bejucal de Ocampo, Montecristo de Guerrero, La Grandeza, Bellavista, Siltepec, La Concordia, Honduras de la Sierra y Ángel Albino Corzo.

Las organizaciones de Derechos Humanos señalan que "desde al menos el domingo 14 de julio, hay indicios de un aumento de las hostilidades entre los grupos armados del crimen organizado que desde 2021 se disputan el control de la zona fronteriza".

En redes sociales, se reportó que ayer sábado por la mañana, integrantes de una organización criminal a bordo de camiones de redila y volteos, pero otros en camiones con blindaje artesanal, colocaron bloqueos en varios tramos de las carreteras de los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Mazapa de Madero, Bejucal de Ocampo, El Porvenir y Mo-

tozintla. "Ambos carteles que se disputan la región, están obligando a los pobladores a participar en los bloqueos; se sabe que los habitantes de las comunidades abandonaron sus hogares, se dispersaron a su suerte y se refugiaron donde pudieron para no estar en medio del fuego cruzado", se difundió en la red social Facebook.

Los reportes señalan también que en los ataques los grupos criminales, están utilizando vehículos con blindaje artesanal y drones que son operados a distancia para arrojar granadas.

Este domingo, se reportaron bloqueos en el poblado Ojo de Agua Grande, municipio de Bejucal de Ocampo; Crucero Los Arroyos, municipio de La Grandeza; Unión Progreso, Las Chicharras, Desvío a la Grandeza, en el municipio de Bellavista; El Jocote en Frontera Comalapa; y en las entradas y salidas de Siltepec.

En su reporte, las organizaciones de Derechos Humanos señalan que "la situación se agravó particularmente el sábado 20 de julio, al cercarse varias comunidades y cabeceras municipales, incluida la de Chicomuselo, por medio de al menos 13 bloqueos carreteros, retenes de hombres civiles armados y obstáculos físicos".

La Red TDT, Serapaz, SweFOR y el Frayba, manifestaron que "se recibió información confiable de enfrentamientos armados en distintas comunidades del mismo municipio" como Piedra Labrada y Galicia.

"Esta situación representa un riesgo inminente para la población civil de los municipios mencionados, la cual ha comenzado a desplazarse, exponiéndose a ulteriores riesgos derivados de los movimientos de los grupos armados en el territorio y de los enfrentamientos en curso", aseguró en la acción urgente.

Por lo que pidieron la "intervención inmediata" del Estado mexicano "para garantizar la protección de la población civil en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo". Los organismos solicitaron "información por parte de las autoridades sobre las acciones que se estén realizando para asegurar la protección de la población civil de estos municipios".



Foto: Archivo Cuartoscuro (Imagen ilustrativa)



Foto: Archivo Cuartoscuro (Imagen ilustrativa)

#### RESCATAN A 107 INDÍGENAS DE CHIAPAS QUE SE REFUGIARON EN UNA ESCUELA TRAS ATAQUE ARMADO

PRO.- Después de 10 días de mantenerse refugiados en la escuela de Tzanembolom, luego de que el grupo "Los Herrera" atacara el poblado con armas de grueso calibre, este sábado fueron rescatados 107 tsotsiles en un operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).

El convoy de 20 vehículos partió de Tzanembolom a las 10: 00 horas y arribó a San Cristóbal de las Casas a las 16:00 horas, tras seis horas de camino, porque dieron la vuelta por el municipio de Cancuc, debido a que la carretera más cercana está bloqueada.

De acuerdo a las autoridades, en el trayecto no se registraron incidentes. "Gracias a Dios estamos bien, ya nos dieron de comer, alojamiento y nos están resguardando", explicó uno de los afectados al dar a conocer que se encuentran a salvo en San Cristóbal de las Casas.

La SSyPC informó que conjuntamente con elementos de Protección Civil del gobierno del estado y la SSyPC "se aplicó el protocolo de atención humanitaria a los pobladores de Chenalhó que resultaron afectados por un conflicto en la comunidad de Tzanembolom, a quienes además trasladaron a

un lugar seguro, garantizando alimentación, cobijo, atención médica y sicológica".

Señaló que "la Secretaría General de Gobierno seguirá brindando la atención" a los 107 pobladores rescatados este sábado "en sus diversas demandas sociales".

Las 107 personas, la mayoría niños, niñas y mujeres, abandonaron sus hogares ubicados en Tzanembolom el 10 de julio, luego de que sus vecinos de la llamada Fracción Tzanembolom, ligados a "Los Herrera", lanzaron ráfagas de armas de alto calibre hacia la localidad.

Los tsotsiles se resguardaron en la escuela Amado Nervo, pero dos días después fueron instalados por militares que se encuentran en el lugar, en un auditorio situado junto al centro educativo, de donde fueron rescatados este sábado. El grupo de "Los Herrera" mantuvo el control durante dos décadas del municipio de Pantelhó, colindante con Tzanembolom, hasta julio de 2021, cuando irrumpieron armados las autodefensas del pueblo El Machete, que ahora tienen el control. Últimamente, Los Herrera extendieron su accionar hacia comunidades de Chenalhó, colindantes con Pantelhó, como la Fracción Tzanembolom.



Foto: Archivo Cuartoscuro (Imagen ilustrativa)

# LA CONAGUA Y LOS INFORMES SOBRE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

PRO.- Investigadores de la UNAM advirtieron en abril pasado que "el calentamiento global del planeta está en pleno desarrollo, rompiendo récords de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y continuará una imparable tendencia antropogénica que mantiene el uso intensivo de combustibles fósiles", pese a ello, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que no hay información generada sobre los efectos del cambio climático en el crecimiento económico de México, particularmente en los sectores de agricultura, ganadería y pesca.

La respuesta de Conagua se dio después de que una persona solicitó mediante una solicitud de transparencia que brindara información al respecto en estos rubros. Al no obtener una respuesta favorable se presentó un recurso de revisión ante el INAI, por considerar que no fundamentó ni motivó la inexistencia de la información y tampoco hizo referencia a un par de estudios que publicó sobre el tema de su interés.

Se comprobó que la Subdirección General Técnica, área consultada inicialmente y que dijo carecer de atribuciones para conocer la información, en realidad sí es competente, ya que dentro de sus funciones se encuentra promover y elaborar estudios, proyectos y obras de infraestructura hidráulica para evaluar el riesgo, impactos negativos y la vulnerabilidad al cambio climático.

La comisionada Norma Julieta del Río Venegas analizó el caso y determinó que la Conagua no hizo una búsqueda exhaustiva, pues omitió consultar a todas sus áreas competentes para conocer la información, por lo que ahora deberá buscar y entregar la información.

El caso pone en evidencia la falta de datos de la presente administración y que será un tema importante que deberá tomar en cuenta la futura presidenta, pues basta recordar que ella colaboró en la elaboración de los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, los detallados documentos de Naciones Unidas que han advertido al mundo de los peligros de la quema de combustibles fósiles, en este caso ha enfrentado críticas por parte de ecologistas por su apoyo a la construcción del Tren Maya.

#### **EL PROBLEMA MÁS URGENTE**

Los especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM, brindaron una conferencia titulada "Estado del clima global y en México, marzo rompe récord", previo a la jornada electoral donde resultó ganadora Claudia Sheinbaum; ahí coincidieron que "aunque el tema está ya en algunos discursos, aún no llega a las agendas de políticas públicas eficientes para que lo consideren, por ejemplo, entre las propuestas de las candidatas y el candidato a la Presidencia".

"El calentamiento global del planeta es el problema más urgente que la humanidad tiene por resolver acerca de su propia sobrevivencia; pero falta una intersección entre la política y la ciencia", advirtió en su momento Carlos Gay García, responsable del Departamento de Ciencias Atmosféricas del ICAyCC.

Graciela Binimelis de Raga, investigadora del Grupo de Interacción Micro y Mesoescala de la misma entidad, expuso que continúan las emisiones de GEI como dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4), y siguen aumentando sus concentraciones en la atmósfera.

En el caso de nuestro país, se ha observado que la temperatura anual del aire hasta fines de 2021 ha aumentado 1.69 grados Celsius con respecto a inicios del siglo XX. En México, "la tasa de aumento de la temperatura promedio anual es heterogénea, con valores mayores en el norte y el sureste", en comparación con los índices globales, afirmó Binimelis de Raga.

En tanto, el incremento en la temperatura tampoco es homogéneo a lo largo del año, siendo mayor en otoño y primavera, y menor en invierno y verano. Respecto a lo observado en la precipitación en nuestro país, la investigadora anotó que el promedio de la lluvia anual en todo el territorio ha aumentado a una tasa de 3.1 mm/ mes cada centuria desde inicios del siglo XX.

"El cambio en la precipitación es altamente heterogéneo en el país. Ésta ha disminuido en regiones del norte y ha aumentado en el centro y sur", comentó. Benjamín Martínez López, investigador del Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar del ICAyCC, pronosticó que Ciudad de México tendrá aproximadamente 25 % menos lluvias al 2100.

Destacó que aún no se observan condiciones de El Niño con tendencia hacia el enfriamiento. "Se espera una transición de El Niño a una fase neutra en el periodo abril-junio, mientras se incrementa la posibilidad de que se presente otra hacia condiciones de La Niña en los meses de junio-agosto.

#### **LLENADO DE PRESAS**

Tras la ola de calor registrada en las últimas semanas en el país, apenas el pasado 16 de julio, Citlalli Elizabeth Peraza Camacho, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) señaló que con las lluvias registradas a partir del 20 de junio pasado, inició la recuperación de los niveles de llenado de las tres presas de almacenamiento del Sistema Cutzamala.

Al participar en la sesión del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, indicó que, el buen manejo hídrico y el inicio de la temporada de lluvias han tenido un impacto positivo en las tres presas de almacenamiento del sistema (El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria), que suministra 25 % del consumo del Valle de México, ya que hasta ayer, 15 de julio, se alcanzó un nivel promedio de 29.1 % de su nivel de llenado, lo que supera el 26.9 % reportado al inicio de este mes.

Particularmente, el nivel de llenado de la presa El Bosque se incrementó del 30.9 % observado el 1 de julio, a 36.2 %; Valle de Bravo subió de 27 % a 28.5 %, y Villa Victoria pasó de 22.4 % a 22.9 %.

#### REFORESTACIÓN

Proceso documentó que cientos de mujeres reforestaron con pinos parcelas que antes eran usadas para cultivar amapola en la sierra de Guerrero. Se trató de la jornada de reforestación Mujeres protegiendo la sierra Tecuani en 10 ejidos de los municipios Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán, Técpan y Atoyac de Álvarez.

El fin de semana pasado fueron sembrados alrededor de 5 mil árboles de pino en 30 hectáreas de los ejidos Fresnos, El Balcón, Cuatro Cruces, El Moreno, Coronillas, La Trinidad, Cordón Grande, Bajos del Balsamar, San Antonio de las Texas y Tierras Blancas.

El programa es una iniciativa de la Alianza Latinoamericana de Pueblos y Bosques que busca

hacer frente al cambio climático, conservar la fauna y recargar los mantos acuíferos.

#### LA MAYOR OLA DE CALOR

Junio fue el mes más caluroso desde que se tiene registro y los últimos 12 meses han promediado las temperaturas más altas reportadas desde la época preindustrial, de acuerdo con cifras publicadas en el boletín mensual del Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S) de la Unión Europea.

El mes de junio de 2024 promedió una temperatura de 16.66 °C en la superficie, 1.50°C por encima del promedio preindustrial (1850-1900); 0.67°C arriba del promedio de 1991 a 2020 y 0.14°C por encima del máximo anterior establecido para ese mes, que se registró en 2023.

De acuerdo con la comunidad científica, el aumento de la temperatura a más de 1.5 °C podría desencadenar impactos del cambio climático y condiciones climáticas extremas graves. Según el Acuerdo de París, los países firmantes acordaron mantener la temperatura media de la superficie mundial a largo plazo por debajo de los 2 °C, con respecto a los niveles preindustriales, y tratar de limitarla a 1.5 °C para finales de este siglo.

La agencia europea refirió hace unos días que estas temperaturas son inusuales, pero en el periodo 2015-2016 se produjo una racha similar de récords mensuales de temperatura global.

En Brasil, México y partes de Canadá y Estados Unidos, las temperaturas estuvieron por encima del promedio, al igual que las temperaturas del aire sobre el océano, las cuales "se mantuvieron en un nivel inusualmente alto en muchas regiones", señaló Copernicus.

Por otro lado, en el Pacífico ecuatorial oriental las temperaturas estuvieron por debajo del promedio, según los expertos, esto indica que se estaba desarrollando el fenómeno de "La Niña". Precisamente, este junio fue el más húmedo en el norte, sur y centro de América del Norte. De junio a julio se presentaron tres fenómenos meteorológicos importantes en esa región, "Alberto", "Chris" y "Beryl".

"Beryl" pasó de tormenta tropical a huracán en sólo 42 horas y fue el primero de la temporada, en pocos días ya era categoría 4 y arrasó con las Antillas, antes de llegar al Caribe mexicano, donde se degradó, para luego volver a subir de categoría en su camino hacia Texas y degradarse una vez más.

### MONZÓN MEXICANO Y ONDA TROPICAL 12 CAUSARÁN LLUVIAS EN TODO EL PAÍS

I monzón mexicano y la onda tropical 12 causarán lluvias fuertes a intensas en la mayor parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el ambiente muy caluroso en el noroeste de la República Mexicana, con temperaturas superiores a 40 grados en zonas de Baja California, Sinaloa y Sonora, según reporta en su portal la Agencia Mexicana de Información (AMEXI).

Detalló que habrá lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Chiapas, Oaxaca, Sonora, Tabasco y el sur de Veracruz.

Así como muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Sinaloa y el sur de Zacatecas.

De igual manera se esperan lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán e intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) en Baja California, Baja California Sur, Nuevo León y Tamaulipas.

Advirtió que las precipitaciones de mayor intensidad podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

#### ALERTAN POR VIENTOS FUERTES

Se prevé viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora (km/h) en Baja California, Campeche, Tabasco y Yucatán con posible formación de torbellinos e Chihuahua y Sonora. De 30 a 50 km/h en Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, istmo y golfo de Tehuantepec, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, y con posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Los vientos fuertes pronosticados podrían originar el derribo de árboles y anuncios publicitarios.

#### PRONÓSTICO DETEMPERATURAS

Se prevén temperaturas de 40 a 45 grados en Baja California, Sinaloa y Sonora; de 35 a 40 grados en Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

Las temperaturas serán de 30 a 35 grados en Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz. Las condiciones climáticas descritas son ocasionadas por el monzón mexicano y la onda tropical número doce sobre el sureste mexicano en interacción con un canal de baja presión sobre el golfo de México. Así como por canales de baja presión al interior del país, inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.



**Foto: Cuartoscuro** 



# ECONOMÍA MEXICANA APUNTA A ESTANCAMIENTO EN JUNIO: INEGI

Por Redacción / El Independiente

a economía mexicana se estancó en junio del 2024, ya que registraría un nulo crecimiento tras un avance calculado en 0.5% en mayo, de acuerdo con la estimación del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), lo que anticipa una desaceleración en el segundo trimestre del año.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que el IOAE considera un rango para el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) en junio de este año que va de una caída de 1.2% a un avance de 1.2% respecto a mayo, con cifras desestacionalizadas.

Por grandes sectores de actividad del IGAE, para las actividades secundarias (industrias) se anticipa también un estancamiento en junio, mientras que para las terciarias (servicios) se prevé una contracción de 0.1% en mayo respecto mayo pasado, de acuerdo con el reporte de la Agencia Mexicana de Información (AMEXI).

El INEGI reportó que, en junio del 2024, el IOAE estima un alza del IGAE de 0.9% respecto al mismo mes del año pasado, con una moderación en su ritmo de avance respecto al 1.2% proyectado para mayo, aunque con ello hilaría 40 meses con avances a tasa anual y cifras desestacionalizadas.

El rango para el IGAE en su comparación anual en junio pasado es de una disminución de 0.3% y un crecimiento 2.1 por ciento.

Para los grandes sectores de actividad del IGAE se estima una caída de 0.1% en

las actividades secundarias y un aumento de 1.6% anual en las terciarias en junio, con cifras desestacionalizadas.

#### **CONFIRMA DESACELERACIÓN**

El expresidente del INEGI, Julio Santaella, comentó en redes sociales que con la evolución anticipada por el IOAE para mayo y junio 2024, el IGAE se recuperaría del descenso registrado en abril (0.6%), pero confirmaría la desaceleración de la economía mexicana al estar básicamente estancada al mismo nivel de febrero.

Por su parte, la directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, Gabriela Siller, estimó que en el segundo trimestre el Producto Interno Bruto de México de México mostró un crecimiento de 0.20% y anual de 1.29% entre abril y mayo, desacelerándose desde 1.93% anual en el primer trimestre, siendo el menor crecimiento anual desde el primer trimestre del 2021, cuando el PIB se contrajo a una tasa anual de 1.64 por ciento.

Con esto, el crecimiento acumulado en el primer semestre sería de 1.61% respecto al mismo periodo del 2024, agregó en redes sociales.

«Esto es preocupante, pues en años de elecciones la economía mexicana crece más en el primer semestre. La única excepción es 1988. Con esto, se estima que el PIB de todo el 2024 crecerá 1.6%, desacelerándose del crecimiento observado en 2023», alertó.

Siller anticipó que, si este crecimiento se materializa, el PIB por habitante cerraría el 2024 siendo 0.7% menor al del 2018.



Foto: Archivo Cuartoscuro



Foto: EFE

#### MICROSOFT ESTIMA QUE EL ERROR DE CROWDSTRIKE AFECTÓ A 8,5 MILLONES DE DISPOSITIVOS WINDOWS

Por Redacción / El Independiente

ueva York (EFE).- El gigante tecnológico Microsoft estimó que el error de la empresa de ciberseguridad Crowdstrike ha afectado a 8,5 millones de dispositivos con el sistema operativo Windows y abogó por la "colaboración" del sector para evitar y resolver rápido casos similares.

Un error en una actualización de un software de CrowdStrike para Windows 10 llevó ayer a equipos de todo el mundo a quedarse atascados en la llamada "pantalla azul de la muerte", según explicó en X George Kurtz, director general de la empresa, dando lugar al "mayor apagón informático" de la historia.

El vicepresidente de seguridad de sistemas operativos y empresas de Microsoft, David Weston, dijo hoy en el blog corporativo que los 8,5 millones de dispositivos Windows afectados por el fallo suponen "menos del uno por ciento de todas las máquinas Windows" y puso de relieve las graves consecuencias.

"Aunque el porcentaje es pequeño, los amplios impactos económicos y sociales reflejan el uso de Crowdstrike por empresas que gestionan muchos servicios críticos", opinó, aludiendo a la "naturaleza interconectada" del ecosistema tecnológico y los clientes que lo utilizan. En ese sentido, consideró el "apagón" un "recordato-

rio" de la importancia de que las tecnológicas prioricen el uso de mecanismos de seguridad y de "recuperación de desastres" en sus operaciones, y que trabajen juntas.

"Como hemos visto en los dos últimos días, aprendemos, nos recuperamos y avanzamos más efectivamente cuando colaboramos y trabajamos juntos. Apreciamos la cooperación y colaboración de nuestro sector entero y seguiremos actualizando con aprendizajes y siguientes pasos", sostuvo.

Westont explicó que, dado el impacto del fallo de Crowdstrike en su ecosistema, Microsoft ha estado colaborando con esa firma y con sus rivales del sector de la nube híbrida, Google y Amazon, para resolverlo, además de desplegar "cientos" de empleados para ofrecer ayuda técnica a sus clientes.

"Crowdstrike nos ha ayudado a desarrollar una solución escalable que ayudará a la infraestructura de Microsoft Azure (sistema de la nube) a acelerar un arreglo para la actualización defectuosa", agregó.

El incidente, ocurrido tras el lanzamiento de la actualización informática el 18 de julio, ha afectado a usuarios y empresas de diferentes industrias esenciales alrededor del mundo, incluyendo la banca, la aeronáutica, la de medios de comunicación y la de salud, que siguen recuperándose desde el sábado.



Foto: EFE

# CASABLANCA 2024

#### BIDEN SE RETIRA DE LA CARRERA PRESIDENCIAL TRAS TERREMOTO: THE HILL

Por Redacción / El Independiente

lex Gangitano y Brett Samuels en su colaboración para The Hill, opinan sobre el retiro del presidente Biden de la carrera de 2024, en un final sorprendente para una carrera política de 50 años que culminó con la sumisión a la presión de sus compañeros demócratas para poner fin a su intento de reelección, que nunca se recuperó por completo de un pésimo desempeño en el debate del 27 de junio, dicen los articulistas.

Biden, de 81 años, anunció el domingo que ya no buscará otros cuatro años en el cargo después de que su agudeza física y mental fueran puestas en duda tras un debate en horario de máxima audiencia en el que tuvo dificultades para terminar las frases, dio miradas confusas y balbuceó sus respuestas.

"Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su presidente. Y aunque ha sido mi intención buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y el país es que me retire y me concentré únicamente en cumplir con mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato", escribió Biden en una carta publicada en las redes sociales.

El presidente dijo que se dirigirá a la nación más adelante en la semana para hablar sobre su decisión. No respaldó de inmediato a la vicepresidenta Harris ni a ningún otro candidato para ser el candidato del partido en noviembre.

"Por ahora, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido", escribió Biden. "Quiero agradecer a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una socia extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí".

Biden resistió semanas de creciente presión por parte de su partido, prometiendo permanecer en la carrera con tanta fuerza que en un momento sugirió que solo "el Señor Todopoderoso" podría convencerlo de lo contrario.

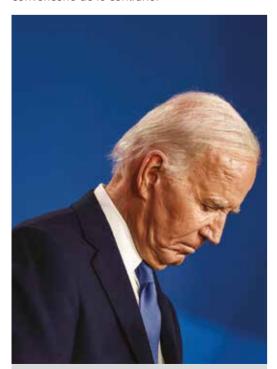

Foto: EFE

Pero el aluvión de demócratas que piden su salida se ha intensificado en la última semana, tanto en público como en privado. Más de 30 legisladores demócratas habían pedido a Biden que renunciara a su puesto y pasara la posta a otro candidato, argumentando que no podía ganar en noviembre y corría el riesgo de hundir las posibilidades del partido en las elecciones.

En privado, la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi (demócrata de California), el líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer (demócrata por Nueva York) y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York) le habían dicho sin rodeos a Biden sus preocupaciones sobre sus posibilidades en noviembre contra el expresidente Trump.

El presidente reconoció varias veces después del debate de junio que había pasado una mala noche, y sus ayudantes dijeron que estaba resfriado. Acababa de regresar de un viaje al extranjero, al que se le atribuyó su enfermedad a pesar de que estuvo alejado del ojo público durante casi una semana en Camp David antes de enfrentarse a Trump.

La campaña de Biden había presionado para fijar una fecha temprana para el debate porque pensó que podría convertirse en un momento que cambiara las encuestas, pero no fue así.

Mientras tanto, Trump encontró un nuevo viento en sus velas al conseguir importantes victorias legales y políticas recientemente, particularmente después de un intento de asesinato que reforzó a los republicanos detrás de su campaña justo antes de lo que resultó ser una coronación jubilosa y unificada en la Convención Nacional Republicana.

Los republicanos que asistieron a la convención de Milwaukee la semana pasada confiaban en sus posibilidades contra cualquier candidato, pero reconocieron que su preferencia era enfrentar a Biden, a quien veían como un oponente debilitado y atacado por miembros de su propio partido.

Algunos legisladores republicanos y funcionarios de la campaña de Trump han anticipado cómo probablemente responderán a la noticia: buscando sembrar caos y discordia entre los demócratas.

Algunos republicanos han indicado que podrían intentar presentar impugnaciones legales si los demócratas intentan sacar a Biden de la boleta, aunque no existe ninguna ley que impida que se realice un cambio antes de las fechas límite de presentación.

Y los principales aliados de Trump ya han argumentado que destituir a Biden después de que ganó millones de votos en las primarias sería antidemocrático, y algunos lo equiparan a un "golpe de Estado".

Otros han argumentado que, si Biden no puede postularse para la reelección, no debería poder permanecer como presidente, sugiriendo que significa que no está a la altura del cargo. "Si Joe Biden pone fin a su campaña de reelección, ¿cómo puede justificar su permanencia como presidente?", publicó el domingo en la plataforma social X el senador J.D. Vance (Ohio), candidato a vicepresidente del Partido Republicano. "No postularse a la reelección sería una clara admisión de que el presidente Trump tenía razón desde el principio acerca de que Biden no estaba lo suficientemente en forma mental para servir como comandante en jefe. No hay término medio".



Foto: EFE

#### KAMALA AGRADECE A BIDEN SU APOYO, DICE QUE SÍ QUIERE SER CANDIDATA; CÓMO SERÍA ELEGIDA

Por Redacción / El Independiente

ashington (EFE).- La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, agradeció ayer domingo el apoyo del presidente Joe Biden para que sea su sustituta en la carrera a la Casa Blanca y afirmó que espera poder ser la elegida candidata del partido para enfrentarse a Donald Trump en noviembre. "Me siento honrado de contar con el respaldo del Presidente y mi intención es ganar esta nominación", afirmó en una carta.

#### ¿CÓMO SE ELEGIRÁ AL CANDIDATO?

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció ayer domingo el fin de su campaña de reelección. Aunque ha respaldado a la vicepresidenta Kamala Harris, esto no garantiza que sea ella quien se enfrente al republicano Donald Trump en los comicios de noviembre, ya que oficialmente la candidatura depende de la decisión de los delegados del partido. Otros aspirantes, como los gobernadores de California, Gavin Newsom, y de Michigan, Gretchen Whitmer, podrían lanzarse a la carrera por la nominación del Partido Demócrata, disputándole la candidatura a Harris en una posible convención abierta.

## ESTAS SON LAS CLAVES DEL PROCESO:

Tradicionalmente, los aspirantes presidenciales reciben la nominación oficial durante las convenciones de sus partidos. Trump, por ejemplo, fue designado oficialmente como candidato republicano esta semana en el primer día de la convención de su formación en Milwaukee (Wisconsin). Sin embargo, este año el Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) había planeado realizar una votación virtual a principios de agosto para determinar al nominado, antes de la convención programada del 19 al 22 de agosto en Chicago (Illinois).

No está claro si este plan se mantendrá, ya que algunos sectores del partido consideran que hacer una votación telemática antes de la convención denota falta de transparencia. Si se suspende esa votación telemática, el nuevo candidato se elegiría en la convención, donde desempeñan un papel crucial los delegados que fueron escogidos durante las primarias demócratas celebradas entre enero y junio de este año, en las que Biden obtuvo el 87% de los apoyos al no tener rivales significativos.

Es importante destacar que, durante el proceso de primarias, los votantes no eligen directamente a su candidato favorito, ya sea Biden u otro, sino que designan a unos 4.000 delegados que, durante la convención, eligen formalmente a quien representará al partido en las elecciones.

## ¿ESOS DELEGADOS PASAN AUTOMÁTICAMENTE A HARRIS?

Los delegados no se transferirían automáticamente a la vicepresidenta, a pesar de que la campaña siempre llevo el nombre de "Biden-Harris".

En el proceso de primarias, los delegados se comprometieron a votar por Biden, pero este compromiso no es irrevocable. Ahora, ante la retirada del presidente, podrían respaldar a otros candidatos.

Para que esto suceda, Biden debería "liberar" formalmente a los delegados de su compromiso inicial. Aunque el presidente podría recomendar que apoyen a Harris, a quien ha elegido como sucesora, los delegados tendrían la libertad de votar según su propio criterio.

Esto implica que podrían inclinarse por un candidato alternativo si consideran que tendría más posibilidades de vencer a Trump en noviembre.

Esta flexibilidad en el voto de los delegados abre la posibilidad de una "convención negociada" o "brokered convention", un escenario que hace más de 70 años que no se produce.

# CASABLANCA 2024

# TRUMP DICE QUE BIDEN NUNCA FUE APTO PARA EL CARGO DE PRESIDENTE Y QUE SERÁ FÁCIL DERROTAR A KAMALA HARRIS

Por Redacción / El Independiente

l candidato presidencial republicano Donald Trump aseguró, después de la renuncia de Joe Biden a la candidatura para presidente de Estados Unidos y su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris, que ella será más fácil de derrotar en las elecciones de noviembre.

CNN reportó que el expresidente republicano hizo esos comentarios a la cadena poco después de que Biden anunció su decisión. Trump también atacó a Biden en las redes sociales, diciendo que no era apto para continuar sirviendo como presidente.

"El corrupto Joe Biden no era apto para postularse para presidente, y ciertamente no es apto para ocupar el cargo, ¡y nunca lo fue!", declaró el republicano en un mensaje en la red social Truth en el que no hizo referencia alguna a la vicepresidenta, Kamala Harris, quien podría buscar la candidatura demócrata.

Trump, quien perdió contra Biden en 2020 y nunca ha admitido su derrota, acusó al demó-

crata de haber conseguido el cargo "mediante mentiras" y aseguró que todos los que rodeaban a Biden, incluidos los medios de comunicación, sabían "que no era capaz de ser presidente".

El magnate neoyorquino aprovechó para arremeter contra la política migratoria de la Administración de Biden, que, a su juicio, ha permitido la entrada de millones de migrantes "sin control", muchos de los cuales provienen "de prisiones, instituciones psiquiátricas y un número récord de terroristas", dijo.

"Sufriremos mucho a causa de su presidencia, pero muy rápidamente remediaremos el daño que ha causado", afirmó el republicano, dando por hecho que ganará las elecciones del 5 de noviembre.

Biden anunció este domingo que renuncia a su campaña a la reelección y que respalda a Kamala Harris como posible sucesora tras semanas de presiones internas para que tirara la toalla por su desastrosa participación en el debate electoral con Trump del 27 de junio.

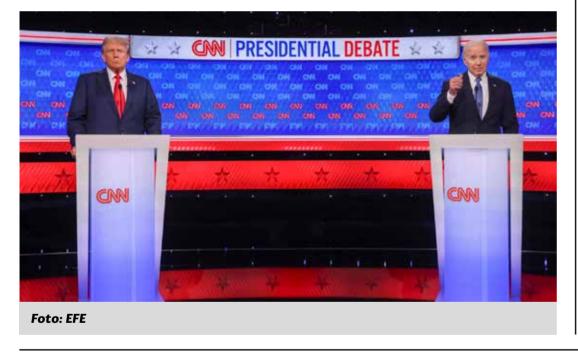

# OBAMA PIDE NOMINAR A "UN CANDIDATO EXTRAORDINARIO" Y EVITA RESPALDAR A KAMALA HARRIS

Por Redacción / El Independiente

ashington (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Barack Obama pidió ayer domingo al Partido Demócrata nominar a un "candidato extraordinario" para las elecciones de noviembre, en un comunicado en el que evitó respaldar a la vicepresidenta, Kamala Harris, como futura candidata.

Obama calificó al actual mandatario, Joe Biden, quien fuera su vicepresidente entre 2009 y 2017, como "un patriota de primer orden" por haber renunciado hoy a su campaña de reelección tras semanas de presiones internas por su desastroso papel en el debate electoral contra el expresidente republicano Donald Trump.

"En los próximos días navegaremos por aguas desconocidas, pero tengo una enorme confianza en que los líderes de nuestro partido serán capaces de crear un proceso del que surja un candidato extraordinario", afirmó Obama.

El expresidente pidió que, durante la Convención Nacional Demócrata del próximo agosto en Chicago, donde el partido podría nominar a su candidato para las elecciones, se exhiba "la visión de Joe Biden de unos Estados Unidos prósperos y unidos".

"Espero que todos y cada uno de nosotros estemos preparados para llevar ese mensaje de esperanza y progreso en noviembre", agregó.

Obama, sin embargo, no mencionó en el comunicado a Kamala Harris, a quien Biden respalda como su sucesora para hacer frente a Trump el próximo 5 de noviembre.

El expresidente participó en varios eventos de recaudación de fondos para la campaña de Biden y de Harris, pero durante las últimas semanas varias filtraciones lo señalaban como uno de los operadores que estaban intentado que el líder demócrata tirara la toalla.

La tensión aumentó cuando antiguos asesores de Obama, ahora presentadores del popular podcast "Pod Save America", sugirieron que Biden debería retirarse. Esto se interpretó, acertada o erróneamente, como un mensaje proveniente del círculo cercano al exmandatario.

El distanciamiento entre ambos líderes demócratas tiene raíces en 2016, cuando Obama favoreció la candidatura de Hillary Clinton, quien había sido su secretaria de Estado, sobre la de su entonces vicepresidente.

En el comunicado de este domingo, Obama dijo que la renuncia de Biden es un testimonio "del amor por su país" que tiene el presidente y "un ejemplo histórico de un servidor público que antepone los intereses del pueblo estadounidense a los suyos propios".

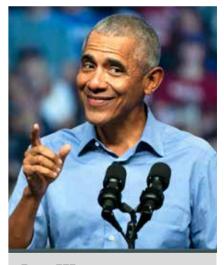

Foto: EFE

## HOLLYWOOD CELEBRA LA RENUNCIA DE BIDEN Y APOYA EL RELEVO A KAMALA HARRIS

Por Redacción / El Independiente

os Ángeles (EFE).- Los actores Mark Ruffalo y Jamie Lee Curtis o la cantante Cher celebraron este domingo la renuncia del presidente Joe Biden como candidato demócrata y dieron su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris como relevo en la carrera por el poder de la Casa Blanca.

"Apoyo de todo corazón a Joe Biden y su decisión de dar un paso atrás y respaldar completamente a Kamala Harris. Ella es confiable y válida y es una firme defensora de los derechos de las mujeres y de las personas de color", escribió la Jamie Lee Curtis ('Freaky Fiday'), una de las primeras artistas en reaccionar a la carta de renuncia de Biden.

También las actrices Yvette Nicole Brown ('Community') o Sheryl Lee Ralph ('Abbott

Elementary') pidieron el voto por Harris en sus redes sociales tras la renuncia del presidente de EE.UU. a la reelección.

El actor Mark Ruffalo ('Poor Things') hizo un llamado a la acción a los votantes demócratas: "Es hora de emprender el camino. No a Trump/Vance. No a la toma de control de nuestra nación por parte de la religión cristiana de derecha", escribió en sus redes sociales.

Mark Hamill, conocido por interpretar a Luke Skywalker en la saga de 'Star Wars' agradeció a Biden "el historial de logros que ningún presidente ha igualado" y agregó que ahora está en manos de los estadounidenses patriotas "elegir al demócrata que honrará y promoverá su legado".

La actriz y cantante Barbra Streisand ('Funny Girl'), por su parte, apoyó la decisión de Biden de hacerse a un lado y lo calificó como "un hombre que cumplió significantes logros en su mandato de cuatro años".

El ganador de un Oscar y hermano de Billie Eilish, Finneas, publicó una foto de su familia junto a Biden y escribió: "Veo a una persona que antepone a la gente a sí misma y a su orgullo hoy, y por eso tengo un enorme respeto".

El hijo del empresario multimillonario George Soros, Alex Soros, publicó una imagen en X junto a Harris en señal de apoyo a su candidatura: "Ella es la mejor candidata que tenemos y la más cualificada", agregó.

Minutos antes de la renuncia del presidente estadounidense, la cantante estadounidense Cher dijo que, pese a amar a Biden desde que lo conoció en 2008 y haber hecho campaña en favor de su candidatura, "es hora de pasar la batuta".

Tras enterarse de la noticia, instó al Partido Demócrata a "pensar fuera de los estándares. Ganar es todo".

También se adelantó al anuncio de la renuncia el director de cine Aaron Sorkin, artífice de 'The West Wing': publicó un artículo de opinión en 'The New York Times' en el que invitó a los demócratas a nominar al senador republicano Mitt Romney como candidato a la Casa Blanca.

"Nominar a Romney sería demostrar claramente que lo que decimos es lo que realmente queremos: una demostración clara y contundente de que estas elecciones no tienen que ver con lo que suelen ser nuestras elecciones, sino con impedir que un hombre trastornado tome el poder", aseveró.



Foto: EFE

#### **POR LA ESPIRAL**



# TRUMP UN VENENO PARA LA DEMOCRACIA

En 2021, un destacado

politólogo canadiense y

estudioso de los conflictos

violentos advirtió que

el debilitamiento de las

instituciones democráticas

estadunidenses durante

décadas podría llevar al

colapso de todo el sistema

en 2025, lo que llevaría a

una inestabilidad violenta

extrema y a una tiranía de

derecha que prevalecería

hasta 2030

ay cierto temor en Europa de que puedan repetirse las escenas dantescas del asalto al Capitolio en Estados Unidos, como

escenario previo o posterior a las elecciones, del próximo noviembre. También se aborda la posibilidad de un en-

También se aborda la posibilidad de un enfrentamiento entre los partidarios demócratas y los trumpistas.

En un editorial escrito por Owen Jones, para el diario británico The Guardian, se cuestiona que Estados Unidos es una democracia gravemente comprometida por los intereses creados de los ricos y los esfuerzos concertados de la derecha para debilitar el derecho al voto.

De hecho, compara a Trump con una especie de Putin estadounidense.

"El intento de asesinato de Trump marca un nuevo descenso a la oscuridad. A principios de este año, una encuesta encontró que más de un tercio de los estadounidenses cree que es probable una guerra civil en su vida, y otro 13% optó por elegir una muy probable", escribió Jones.

En 2021, un destacado politólogo canadiense y estudioso de los conflictos violentos advirtió que el debilitamiento de las instituciones democráticas estadunidenses durante décadas podría llevar al colapso de todo

el sistema en 2025, lo que llevaría a una inestabilidad violenta extrema y a una tiranía de derecha que prevalecería hasta 2030.

"Sin embargo, nueve décadas después de la publicación de It Can't Happen Here, la novela distópica de Sinclair Lewis sobre un dictador fascista ficticio que toma el poder en Estados Unidos, el escenario que imagina parece menos inverosímil que en cualquier otro momento de los 250 años de existencia de la república estadounidense", acotó Jones.

La Corte Suprema tiene una mayoría conservadora y una victoria presidencial de Trump podría ir acompañada fácilmente de una victoria republicana en ambas cámaras del Congreso, lo que significa muy pocos controles y equilibrios.

"Trump ha planteado cancelar la Constitución de los Estados Unidos y encarcelar a sus oponentes políticos y su promesa de ser un dictador solo el primer día no es tranquilizadora".

#### A COLACIÓN

Por fin Biden ha comprendido que esto va a frenar e impedir la vuelta de Trump a la Casa Blanca. Su renuncia como candidato, cuando ya es un cadáver político, llega en un momento políticamente álgido y sensible en la sociedad norteamericana. El no asesinato de Trump y que él ya se presenta como víctima de la democracia y hasta habla de sí mismo en forma mesiánica sólo está profundizando más la cicatriz que separa a los estadounidenses y los confronta entre sí con gran encono.

#### TRUMPY SU DISCURSO ES EL ODIO.

Trump es la política del odio, la gente razonable y de bien no puede permitir que los autócratas se apoderen de sus almas, de sus pensamientos, de sus miedos y de sus ilusiones. Es más, su política exterior que ya ventila está llena de odio.

El republicano pretende alterar la relación de Estados Unidos con la OTAN; pero además tiene entre sus planes el envío de fuerzas armadas a México para combatir a los cárteles de la droga.

La política exterior es el punto más controvertido de todo cuanto Trump ya anunció que hará y no solo es su mala relación con China también en la lista está Ucrania, la OTAN y los aliados europeos.

Trump ha dicho que bajo su Presidencia, Estados Unidos repensará fundamentalmente el propósito de la OTAN y su misión.

Y también pedirá a Europa que reembolse a Estados Unidos por casi 200 mil millones de dólares en municiones enviadas a Ucrania.

Respecto de Ucrania, no se avizora un

cambio en la postura de Trump. De hecho, la elección del senador por Ohio, J.

D Vance, como compañero de papeleta para ser vicepresidente, solo refuerza el discurso contra Ucrania y se alinea en el mismo pensamiento que culpa a la OTAN de "molestar" a Rusia que, en consecuencia, decidió invadir a Ucrania.

Hace unos meses generó bastante controversia, una columna de opinión escrita por Vance para The New York Times en la que señalaba que solo era cuestión de ma-

temáticas para darse cuenta que Ucrania terminaría bajo el dominio ruso.

Y, coincide con Trump en que el único plan de paz posible para Ucrania pasa porque el gobierno de Kiev ceda el territorio invadido por los rusos y firme un plan de paz en el que garantice su neutralidad y que nunca entrará en la OTAN.

Siempre es además ponerse en contra de los valores, de la ética, de la conciliación y de toda lógica: Trump viene reiterando que la situación en Ucrania quedará resuelta con él, después de las elecciones y antes de que asuma su cargo, en enero de 2025.

Ya hay un plan de paz sobre la mesa en el que se obligará a Kiev a reunirse con los invasores y a aceptar sus condiciones.

¿Por qué se posiciona Trump en el lado incorrecto de la vida, en el lado de los malvados?



Foto: EFE

#### LA VERTIGINOSA CARRERA ELECTORAL EN EU, UNA SUCESIÓN DE ACONTECIMIENTOS INESPERADOS

Por Redacción / El Independiente

a carrera electoral en Estados Unidos siempre ha sido un proceso dinámico y a menudo impredecible. Sin embargo, en las últimas semanas, la situación ha tomado giros vertiginosos, llenos de sorpresas y acontecimientos que han sacudido tanto al electorado como a las estructuras de los dos partidos principales de ese país, el Demócrata y el Republicano.

# EL ESCENARIO INICIAL: UNA COMPETENCIA CERRADA

Hace menos de un mes, la contienda entre el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump se presentaba como una pugna cerrada, con ambos aspirantes enfocando sus esfuerzos en convencer a los votantes de los llamados "estados bisagra", los territorios que en las últimas elecciones han decidido el resultado de la contienda presidencial.

La expectativa estaba centrada en el primer debate cara a cara entre los candidatos, fijado para el pasado 27 de junio, un evento que prometía ser decisivo para influir en la opinión pública.

## LA RESOLUCIÓN DELTRIBUNAL SUPREMO

Además, el pasado 1 de julio, el Tribunal Supremo emitió una controvertida resolución que justificó algunas de las acciones de los mandatarios en el ejercicio del poder, a pesar de que muchas de ellas sean éticamente cuestionables.

Esta decisión proporcionó una base legal para acciones que habían sido objeto de un intenso debate ético y político. Sin embargo, también avivó las críticas y el descontento en ciertos sectores de la población, aumentando la polarización en el país.

El pronunciamiento legal resultó decisivo para el futuro político del expresidente Donald Trump, quien enfrenta múltiples casos legales en diversas jurisdicciones que abarcan una amplia gama de alegaciones, desde la retención de documentos clasificados hasta fraudes financieros y subversión electoral.

## EL INTENTO DE ASESINATO CONTRA TRUMP

El evento más impactante de las últimas semanas, sin lugar a dudas, ha sido el intento de asesinato contra Donald Trump ocurrido el pasado 13 de julio durante un mitin en Butler (Pensilvania).

Este suceso no solo conmocionó al país, sino que también cambió el tono de la campaña republicana. La seguridad del candidato se convirtió en una prioridad, y el incidente generó una ola de simpatía y apoyo hacia Trump entre sus seguidores.

Este acontecimiento también planteó serias cuestiones sobre la seguridad y la estabilidad del proceso electoral en un contexto tan polarizado.

## LA NOMINACIÓN REPUBLICANA Y LA DESIGANCIÓN DE J.D. VANCE

Cinco días después del magnicidio frustrado cometido por Thomas Matthew Crooks, un joven de veinte años de Bethel Park, Pensilvania, el Partido Republicano oficializó la nominación de Trump como su candidato presidencial. Este paso era esperado, y tuvo lugar tres días después de que el expresidente pusiera fin a la incertidumbre que persistía sobre quién sería su compañero de fórmula, una decisión estratégica crucial, y que recayó en el senador por Ohio, el ultraconservador y negacionista J.D. Vance.

## EL DEBATE INTERNO EN EL PARTIDO DEMÓCRATA

Mientras tanto, dentro del Partido Demócrata, arreciaron las voces que pedían un cambio en el liderazgo de la candidatura presidencial.

La capacidad de Biden para competir eficazmente contra Trump fue cuestionada, y figuras prominentes dentro del partido -entre ellas, varios representantes y senadores- empezaron a abogar por la selección de un candidato alternativo. Este debate interno reflejaba una creciente preocupación sobre la viabilidad de la reelección de Joe Biden en un entorno político tan competitivo.

#### LA RENUNCIA DE BIDENY EL ASCENSO DE KAMALA HARRIS

En un movimiento esperado y anticipado, Joe Biden anunció este domingo su renuncia a la carrera electoral, pasando el testigo a su vicepresidenta, Kamala Harris.

Esta decisión marca un punto de inflexión en la campaña demócrata.

Harris, conocida por su capacidad oratoria y su habilidad para conectar con diversos sectores del electorado, ha aceptado la candidatura presidencial con el desafío de unificar al partido y consolidar su posición frente a Trump.

## LA REACCIÓN DEMÓCRATA Y EL PAPEL DE OBAMA

La decisión de que Harris sea la candidata demócrata, sin embargo, no ha sido universalmente aceptada dentro del partido. Figuras importantes, incluido el expresidente Barack Obama (2009-2017), expresaron sus dudas sobre la idoneidad de Harris para liderar la campaña en un momento tan crítico. Este cuestionamiento interno pone de manifiesto las divisiones y tensiones dentro del Partido Demócrata, complicando aún más la estrategia electoral.

#### UN FUTURO INCIERTO

La carrera electoral en Estados Unidos se ha transformado dramáticamente en pocas semanas.

Los acontecimientos inesperados, desde el intento de asesinato contra Trump hasta la renuncia de Biden y la ascensión de Harris, han creado un clima de incertidumbre y volatilidad.

Ambos partidos enfrentan desafíos significativos: los republicanos deben gestionar la seguridad y la estabilidad de su campaña, mientras que los demócratas deben superar las divisiones internas y consolidar el apoyo en torno a Harris.

El camino hacia las elecciones del 5 de noviembre está lleno de incógnitas. La capacidad de los candidatos para afrontar estos desafíos y ganarse la confianza del electorado será crucial para determinar el futuro político del país.

En un contexto tan impredecible, cualquier desenlace es posible, y la atención del mundo entero está puesta en cómo se desarrollará esta vertiginosa carrera electoral.

# CHECO PÉREZ TERMINA SÉPTIMO EN HUNGRÍA

Por Redacción / El Independiente

I piloto australiano Oscar Piastri de McLaren obtuvo su primera victoria dentro de la máxima categoría en el Gran Premio en Hungría en actividad de la fecha 13 del campeonato de Formula 1, la segunda posición fue para su coequipero el británico Lando Norris en la que resultó una carrera con exceso de drama dentro de su propia escudería, toda vez que Norris, tardó en acatar la a orden de devolverle el liderato a Piastri, a quien había logrado superar por la estrategia de paradas en los boxes de la escudería británica.

El podium de triunfadores fue completado por el también británico Lewis Hamilton de Mercedes, quien libró una intensa batalla con el actual tricampeón de Formula 1 Max Verstappen de los Países Bajos, piloto principal de la escudería Red Bull.

La cuarta posición correspondió al monegasco Charles Leclerc de Ferrari, mientras que Verstappen se tuvo que conformar con la quinta posición, el español Carlos Sainz de Ferrari cruzó la meta en sexto lugar. El mexicano Sergio "Checo" Pérez, quien arrancó en el lugar 16 tras una mala sesión de calificación logró remontar para finalizar en la séptima posición.

El británico George Russell de Mercedes fue octavo además de completar la vuelta más rápida en el Hungaroring, seguido del japonés Yuki Tsunoda de RB y el canadiense Lance Stroll de Aston Martin completó el top-10 de pilotos que lograron sumar puntos en Hungría.

En el campeonato de Pilotos Max Verstappen continua a la cabeza con 265 puntos, Lando Norris es segundo con 189 mientras que Charles Leclerc ocupa la tercera posición con 162 unidades. El mexicano Sergio Pérez se ubica en la séptima posición con 124 puntos.

En cuanto al campeonato de constructores Red Bull encabeza la clasificación con 389 puntos, McLaren es segundo con 338 en tanto la tercera posición corresponde a Ferrari con 322 unidades.

La próxima fecha de la Formula 1 se llevará a cabo la próxima semana cuando se corra el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa Francorchamps el domingo 28 de julio.



Foto X: @Brewers

# LOS BREWERS SE LLEVARON LA SERIE FRENTE A LOS TWINS

Por Redacción / El Independiente

### MINNESOTATWINS 7-8 MILWAUKEE BREWERS

Los Milwaukee Brewers vencieron en su visita a los Minnesota Twins en el segundo y último duelo de la serie de fin de semana que ambas novenas disputaron en el Target Field.

#### **SEGUNDA ENTRADA**

Christian Vázquez conecta sencillo remolcador de 2 carreras y los Twins tomaban la delantera 2-0.

#### TERCERA ENTRADA

Eric Haase conecta jonrón solitario al jardín izquierdo y los Brewers se acercaban en la pizarra 2-1 en la parte alta de la tercera entrada, para el cierre del capítulo Byron Buxton se voló la barda sin hombres en las bases y Minnesota recuperaba la diferencia 3 carreras a 1.

#### **QUINTA ENTRADA**

Jackson Chourio conecta doblete remolcador de 2 carreras al jardín central y posteriormente Eric Haase pegaba sencillo para que Chourio llegara a la registradora y Milwaukee le daba la vuelta a la pizarra 4 carreras a 3 en la parte alta de la quinta entrada, vendría Trevor Larnach con jonrón de 2 carreras en el cierre para que los Twins recuperaran la ventaja 5-4 en el cierre del capítulo.

#### SÉPTIMA ENTRADA

Jackson Chourio pegó vuelacercas sin hombres en las bases y los Brewers volvían a emparejar la pizarra a 5 carreras.

#### **OCTAVA ENTRADA**

Rhys Hoskins se va para "la calle" con hombre a bordo y Milwaukee recuperaba la ventaja 7 carreras a 5.

#### **NOVENA ENTRADA**

Nuevamente Eric Haase se vuela la barda sin hombres en las bases y los Brewers estiraban la diferencia 8-5 en la parte alta de la novena entrada, para el cierre del capítulo Minnesota le puso dramatismo al desenlace, primero con jonrón solitario de Byron Buxton y posteriormente con rola de sacrificio para que Max Kepler pusiera la pizarra 8-7, resultado que terminó por ser definitivo.

Con este marcador Milwaukee es líder de la División Central de la Liga Nacional con 57 victorias y 42 derrotas, por su parte los Twins son segundos en la Central de la Americana con 54 triunfos y 44 reveses.

#### OTROS RESULTADOS MLB:

DOMINGO 21 DE JULIO

New York Yankees 4-6 Tampa Bay Rays, Atlanta Braves 2-6 Saint Louis Cardinals, Pittsburgh Pirates 0-6 Philadelphia Phillies, Washington Nationals 5-2 Cincinnati Reds, Toronto Blue Jays 5-4 Detroit Tigers, Miami Marlins 4-2 New York Mets, Cleveland Guardians 1-2 San Diego Padres, Kansas City Royals 4-1 Chicago White Sox, Chicago Cubs 2-1 Arizona Diamondbacks (EX), Texas Rangers 3-2 Baltimore Orioles, Colorado Rockies 2-3 San Francisco Giants, Oakland Athletics 5-8 Los Angeles Angels, Seattle Mariners 6-4 Houston Astros.

# RAFA MÁRQUEZ DEJA AL BARCELONA ATLETIC PARA SER AUXILIAR EN SELECCIÓN MEXICANA

Por Redacción / El Independiente

l Barcelona Atletic, equipo filial del Barcelona anunció que su Director Técnico, el mexicano Rafael Márquez dejará de ser estratega del equipo B de la entidad catalana con lo cual se confirman los rumores que colocan al ex capitán de la selección de México y 5 veces mundialista como nuevo auxiliar del quien resulté designado como nuevo entrenador de la escuadra tricolor que a falta de hacerse oficial será Javier "Vasco" Aguirre.

A través de un comunicado en su página web y redes sociales fue así como el Barcelona despidió al también ex jugador emblemático de los blaugranas:

"Rafa Márquez no seguirá como entrenador del Barça Atlètic. El técnico mexicano ha llegado a un acuerdo con el FC Barcelona para la desvin-

culación de su contrato, para emprender un nuevo reto profesional.

El Club agradece a Rafa Márquez su dedicación y profesionalidad durante todo este tiempo en los que se ha erigido una pieza fundamental en la formación de jugadores, y le desea mucha suerte en el futuro tanto a nivel deportivo como personal.

El técnico mexicano, que fue jugador del primer equipo entre los años 2003 y 2010 y ganó, entre otros muchos títulos, cuatro Ligas y dos Champions, se hizo cargo del banquillo del filial en verano del 2022. Era su primera gran experiencia como entrenador, después de una espléndida carrera como jugador.

En la primera temporada de Márquez en el banquillo, el Barça Atlètic realizó un gran curso que acabó con la clasificación para el Play-off de ascenso. En semifinales el equipo cayó ante Real Madrid Castilla, pero los objetivos de crecimiento y formación se cumplieron con nota.

En el segundo curso del mexicano el paso al frente fue muy grande. Con el equipo más joven de la Primera Federación (poco más de 19 años de media), el Barça Atlètic volvió a competir de forma excelente contra rivales mucho más experimentados, y el equipo avanzó hasta la final del Play-off. Tras el 1-1 de la ida contra el Córdoba, el

filial azulgrana cayó en el Nuevo Arcángel (2-1), en la vuelta. A pesar de la derrota, los objetivos de formación se cumplieron con creces con jugadores que han acabado consolidándose en el primer equipo del FC Barcelona.

Rafa Márquez deja el banquillo del filial azulgrana después de dirigir 82 partidos en dos temporadas con el Barça Atlètic, con un balance de 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas."

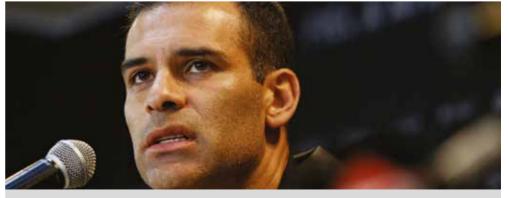

Foto: EFE

### LA JOROBA: UNA COLUMNA DE VÉRTEBRAS PUNZANTES



Por Addis Tuñón\*

• Hola a mis luminosos reflectores, (reflexivos lectores)! Puedo apostar a que anoche encendieron televisión nacional para ver, o LA CASA DE LOS FAMOSOS o LA ACADEMIA.

Ambas propuestas vienen con todo; por un lado, la belleza de Galilea Montijo y Ceci Galiano liderando junto con la jefa, a una veintena de personajes dispuestos a armar borlote con tal de quedarse y ganar. Por otro lado, la conducción de Jaime Camil y el reto de voces para ver cuál es la estrella por revelarse.

Me queda claro que los domingos serán de televisión. Sin embargo, uno como público va a definir su preferencia. Qué nos llama más: el pleito o la aspiración, a eso se suma ENAMORÁN-DONOS, el reality de IMAGEN cuyo hilo conductor es esta bruscadera que todos hemos tenido sobre encontrar el amor. Lo bueno es que solo es de lunes a viernes la chisma

En ese reality, ¡no tengo idea de cómo le voy a hacer para monitorearlo todo! Ustedes cuéntenme no sean gachos.

# LA CASA DE LOS FAMOSOS Y LA **ACADEMIA VIENEN CON TODO**

¿La Casa de los Famosos o La

Academia? Ambas propuestas

vienen con todo; por un lado,

la belleza de Galilea Montijo y

Ceci Galiano liderando junto

con la jefa, a una veintena de

personajes dispuestos a armar

borlote con tal de quedarse y

ganar

Aventurera sigue dando de qué hablar, el viernes mi amigo Junior, hablo del hijo mayor de Juan Gabriel. Fue a ver a su tía, la señora Olga Breeskin, quien me mandó una foto y toda la cosa. Yo, la verdad estaba enojada, y les voy a contar por qué.

Días antes les dije a mis amigos que ya que estarían en México, pues yo pensé que sería muy bonito detalle para la Olga, que su querido junior fuera a verla. Mis amigos se emocionaron con la idea y quedaron muy formales que MITZY nos regalaba los boletos. Yo terminé de grabar programa y le llame a mis amigos y nada, pero como moría de hambre paré a comer a un lugar y ya era hora de llegar al salón los Án-

geles jy nada! La verdad, me sentí "desafanada", fue mi idea y ya eran las 21: 00 horas cuando me mandan un mensaje de WhatsApp diciéndome que ya estaban allá.

¿Les ha pasado? Me "funaron", como dicen ahora. Al cabo que ya la había visto. No me cala tanto el esquinazo que me aplicaron como el que había pagado niñera y me regresé a casa toda ninguneada. Así pasa cuando sucede.

Mientras, unas amistades la hacen menos a una, otras la tienen presente. Y es que una amiga muy querida, Pazzy, se llama, anda por Milán Italia gozando de la vida y se dio un chapuzón de nostalgia porque se fue al concierto de Cristian

Mi amiga me asegura que el cantautor trae anillo de boda en su manita izquierda. ¡Ala! Ósea que sí están casados él y Ángela... digo, un anillo sugiere, pero no es contundente, pero de ser así pues comprendo la felicidad que traen los dos por encima de las críticas y la carita de resignación ojerosa de don Pepe. Tan controlador don Pepe y miren...

Los dejo porque ando en mi tierrita, mi

Chihuahua hermoso, donde el calor reina y no me faltan bolis-de limón para sobrellevarlo.

Nos leemos el viernes y famosos, jándense derechitos, que sólo La Joroba les estira los hue-

@Addisperiodista X Tunonaddis en instagram



Foto IG: @lacasafamososmx



Foto IG: @lacasafamososmx



Foto IG: @lacasafamososmx



Foto IG: @jaimecamil







de Carlos Ramírez

Escanear el código QR para ingresar a la página en Amazon



"Rafa" Márquez deja de ser DT del Barcelona Atletic, para "auxiliar" al nuevo técnico de la selección mexicana

**►** 23

